

La pereirana Sandra Lorena Arenas quedó en cuarto lugar en los 20 kilómetros de marcha en los Olímpicos y rompió el récord nacional. Ahora, su meta es obtener una medalla en los relevos mixtos. / Deportes p. 20







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.162 2 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200





Cerca de 2,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia esperan el desenlace del caos electoral en su país. / Joaquín Sarmiento-AFP

### Radiografía de las disidencias

El Estado Mayor Central (EMC) está fracturado. Por un lado lidera alias "Calarcá", quien negocia la paz con el Gobierno, y por el otro está alias "Iván Mordisco", contra quien hay una "ofensiva total". Así se organizan y operan las disidencias. / Tema del día p. 2

### El poder de la primera dama

Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, se ha alejado de los eventos públicos, pero sigue moviendo hilos dentro del Ejecutivo y decidiendo algunos nombramientos. Primera entrega sobre los dos años del mandatario en la Presidencia. / Política p. 4

### Los retos de las bicis compartidas

Aunque a diario alrededor de 5.000 personas utilizan las bicicletas Tembici y expertos señalan que el modelo es exitoso, persiste el reclamo de ampliar la cobertura al sur y los reclamos por fallas en la app. La empresa responde. / Bogotá p. 7





DE AGOSTO





Registrate en El Espectador, diligencia el formulario y haz parte de la conversación



9:00 A.M. A 12:00 P.M.

HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS

Carrera 7 N. 67-39, salón Los Cerros

### Ocupan bienes usados en explotación sexual de niños en Medellín

Un golpe significativo recibieron las bandas dedicadas a la explotación sexual de menores en Medellín. La Policía Nacional, con el acompañamiento de la Fiscalía y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, ocupó nueve bienes que eran utilizados para este delito en Medellín. La operación logró imponer medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio a seis apartamentos, un hotel y dos parqueaderos valorados en más de \$10.500 millones, además de capturar a cinco presuntos pedófilos. Se trata de una primera fase que realizan las autoridades con el objetivo

de proteger a los menores de edad y desarticular a las bandas criminales. Según relató Deicy Jaramillo, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial, gracias al seguimiento que se les venía realizando a estas personas condenadas a prisión por delitos de explotación sexual de menores lograron dar con los bienes. Se impusieron medidas de extinción de dominio a un hotel, seis apartamentos y dos parqueaderos, avaluados en \$10.500 millones.

# Temadeldía

Tras la fractura entre Calarcá y "Mordisco"

## Así está el mapa completo de las disidencias de las FARC en Colombia

El Estado Mayor Central (EMC) está dividido en dos por los liderazgos opuestos de alias "Calarcá" y alias "Iván Mordisco". Con el primero, avanzan los diálogos de paz y se mantiene el cese al fuego. Con los segundos, hay una "ofensiva total". Así se distribuyen sus filas en el país.



JHOAN SEBASTIAN COTE LOZANO

jcote@elespectador.com

@SebasCote95

El Estado Mayor Central (EMC), como se le denominó durante dos años a los disidentes de las FARC que se negaron a firmar el Acuerdo de Paz, es un término del pasadoapartir dejulio de este año. Ese nombre con el que la organización quiso mostrarse como un grupo colegiado, que unificaría a los insurgentes de todo el país, se fracturó por cuenta de dos liderazgos opuestos. Por un lado, de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, con fuerte presencia en Cauca y el suroccidente nacional. Y por el otro, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en compañía de Carlos Eduardo García, alias Andrey Téllez, al mando de las tropas principalmente ubicadas en Meta, Caquetá, los Santanderes, Bolívar y Antioquia.

La fractura entre ambos bandos se dio en el marco de los diálogos de paz total propuestos por el gobierno de Gustavo Petro. Las disidencias de Iván Mordisco habían tenido gran protagonismo en las conversaciones, al punto de que el presidente ordenó el cese al fuego incluso en territorios de gran interés para revivir la presencia estatal y que históricamente han estado en disputa, como lo es Cauca y Valle del Cauca. No obstante, durante los últimos meses, el cese al fuego con los grupos de Mordisco se suspendió en perjuicio de algunas estructuras guerrilleras de Cauca, como sucedió en marzo, y, con el tiempo, terminó suspendido definitivamente por cuenta de un ataque armado a población indígena en zona rural de Tori- del Estado.

bío, Cauca, en marzo pasado.

En los últimos días. Iván Mordisco amenazó públicamente con atentar contra la conferencia sobre cambio climático COP16 a realizar en Cali en octubre y que contará con la participación de delegaciones de todo el mundo. A ello se han sumado constantes ataques contra subestaciones de Policía en municipios de Cauca y del Valle, y hasta uno con drones a la zona rural de Argelia, en El Plateado, donde un niño fue asesinado durante un partido de microfútbol. Aunque en un reciente comunicado, de hace dos días, Iván Mordisco públicamente se retractó de sus amenazas a la COP16 y aseguró seguir interesado en conversar la paz, pero para el Gobierno parece que es tarde para su propuesta.

En diálogo con El Espectador, el comandante general de
las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, explicó
que mientras no haya un decreto
de cese al fuego con Mordisco,
será perseguido por las fuerzas
de seguridad del Estado. "Iván
Mordisco es objetivo militar. Así
como lo son otros delincuentes
de Colombia, como lo son Chi-

En diálogo con El Espectador, el comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, explicó que mientras no haya un decreto de cese al fuego con "Mordisco", será perseguido por las fuerzas de seguridad del Estado.

quito Malo, cabecilla del Clan del Golfo, e Iván Márquez, de la Segunda Marquetalia", dijo. Asimismo, el director general de la Policía, el general William Salamanca, reconoció públicamente la intención de su institución en perseguir las estructuras de Iván Mordisco hasta derrotarlas en los territorios.

Las disidencias de Iván Mordisco se dividen en cuatro bloques: el Comando Conjunto de Oriente Martín Villa, con presencia en Arauca, Casanare y Norte de Santander; el bloque Amazona Manuel Marulanda Vélez, que se ubica en Meta, Vaupés, Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas; el bloque central Isaías Pardo, que permanece en Quindío, Huila, Tolima y Valle del Cauca, y el bloque Occidental Jacobo Arenas, con sus famosas estructuras Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño, Edison Leal y Franco Benavídez, entre otras, en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Los alfiles de Iván Mordisco son, de un lado, alias Alonso 45, condenado por la sangrienta toma a Mitú en 1998, que dejó 43 civiles y militares muertos, a cargo de la estructura Carolina Ramírez, que desde Putumayo dirige las rutas de narcotráfico con destino a Brasil y Perú. Y del otro lado, alias Marlon Vásquez Arenas, quien sí llegó a firmar la paz en 2016, reincidió en el crimen y quien hace poco anunció la creación del nuevo bloque central del extinto EMC. Las Fuerzas Militares, según conoció este diario, estiman que los de Mordisco cuentan con alrededor de 2.700 insurgentes en sus zonas de acción.

La división entre los hombres de *Iván Mordisco* y los de *Calarcá* es todo un hecho para las Fuerzas Militares y, prueba de ello,



Alias "Iván Mordisco" (izquierda) y alias "Calarcá" Córdoba solían liderar el EMC. Ahora tomaron caminos opuestos. / AFP

es un reciente radiograma en el que el segundo comandante del Ejército, el mayor Ómar Esteban Sepúlveda, les ordena a los militares de Colombia que dejen de mencionar las palabras "Estado Mayor Central". La nueva terminología debe "relacionar específicamente el frente, bloque, comisiones y subestructura" de los informes sobre los disidentes, dado que el presidente Petro declaró "terminado cese al fuego con 24 estructuras lideradas por alias Iván Mordisco y acordó cese al fuego con 16 estructuras lideradas por alias Calarcá".

Alias Calarcá tiene suspendida que se podían amolar, afinar".

su orden de captura desde febrero pasado, tras negociación del alto comisionado para la Paz con la Fiscalía. Mientras Iván Mordisco perdía espacio en la denominada paz total, Calarcá anunció su intención de seguir dialogando desde abril pasado y hasta la fecha. Cuando El Espectador le preguntó las razones de las primeras fracturas con Mordisco, respondió así: "Pues sí se venían dando unas contradicciones, unos problemas internos debido a diversos motivos, pero creo que hasta ahora no habían sido contradicciones antagónicas, sino

### Procuraduría pide a RTVC explicar gasto millonario en concierto

La Procuraduría solicitó información al Sistema de Medios Públicos RTVC sobre el uso de los recursos públicos en el Concierto de la Esperanza, del pasado 5 de julio en Bogotá y que tenía como finalidad mostrar el apovo de Colombia a Palestina.

El Ministerio Público revisa las razones de fondo para el gasto de más de \$2.000

millones en medio del plan de austeridad del gasto contemplado en el Decreto 199 de 2024.

Marcio Melgosa, delegado primero para la Vigilancia de la Función Pública, pidió a RTVC aclarar las causas que dieron paso a que se llevara a cabo un concierto gratuito en la plaza de Bolívar, así como los soportes

o estudios técnicos y las razones por las cuales la entidad adelantó el acuerdo bajo la modalidad de contratación directa.

Los directivos de RTVC a su vez deberán demostrar cómo garantizaron el principio de selección objetiva y cuáles fueron los beneficios obtenidos con el evento mencionado.

El concierto le costó al bolsillo del Estado más de \$2.000 millones. Su finalidad fue demostrar el apoyo de Colombia a Palestina.



Mapa de distribución territorial de las disidencias de las FARC E.M "Bloque Magdalena E.M "Bloque Jorge Suárez Briceño" (BJSB) Medio Gentil Duarte" (BMM) Norte de Santander Tolima Caquetá Meta Guaviare Huila Bolivar Putumayo Antioquia E.M "Comando Conjunto de Oriente Martín Villa" (CCO) Arauca Casanare Norte de Santander E.M "Bloque Amazona Manuel Marulanda Vélez" (BAMMV) Guaviare Amazonas Guainía Caquetá Vichada Putumayo E.m "Bloque Central Isaías Pardo" (BCIP) Valle del Cauca Huila Quindio Tolima E.M "Bloque Occidental Jacobo Nariño Valle del Nariño Cauca Cauca 40% En la mesa de diálogo: disidencias bajo el GAO-r FARC "Frente 57 Yair mando de alias Calarcá Bermúdez" (F57) 59% Fuera de la mesa de diálogo: disidencias bajo el mando de Iván Mordisco 1% Nuevo frente 57 Yair Bermúdez Fuente: FFMM

Hoy tienen la garantía de un cese al fuego en sus territorios.

Las disidencias de alias Calarcá se dividen en dos bloques: el Magdalena Medio Gentil Duarte, con presencia en Bolívar, Antioquia y Norte de Santander, y el bloque Jorge Suárez Briceño, que se ubica en Meta, Huila, Tolima, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Las Fuerzas Militares consideran que las disidencias de alias Calarcá cuentan con un estimado de 1.750 integrantes. Este diario conoció que el Gobierno planea otorgarle un cese al fuego por tres meses, y no por seis, como venía declarándose, con miras a eva- llín. Aunque es legítimo que disi- sinato de un hombre en Campa- sión, aunque el EMC haya que- de Calarcá.

luar la voluntad de paz de alias Calarcá. Ello incluye no recaer en confrontaciones, no tener presencia en centros poblados, desescalamiento del conflicto y no reclutar ni hacer proselitismo con menores de edad.

Las conversaciones con Calarcá, de todas maneras, sufrieron su primer antecedente crítico el pasado 23 de julio, cuando uniformados del Ejército detuvieron una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se movilizaba Calarcá, en la vía que de Anorí conduce a Mede-

dentes en conversación con el Gobierno sean beneficiarios de un esquema de protección, según ordenó el Ejecutivo, el problema estaba en que parte de los ocupantes tenían órdenes de captura vigentes y a otros se les encontraron armas y millones en dinero en efectivo. Es decir, fueron capturados en flagrancia. La detención causó el rechazo de alias Andrey Téllez, hombre fuerte en Catatumbo, quien aseguró que el procedimiento realizado por las autoridades judiciales fue una "humillación".

Al final, tras analizar la situación jurídica del grupo de disidentes que terminó capturado, un juez de la República aceptó la petición de la Fiscalía de enviar a prisión a Edgar Jesús Orrego, alias Firu, a quien la justicia buscaba por tres expedientes. El primero, reportó el ente investigador ante el juez de garantías, ocurrió el 9 de diciembre de 2019, cuando al parecer Orrego dispuso un ataque con granadas contra una vivienda en Guadalupe, Santander, y luego habrían hurtado varias reses. Otro, del 30 de enero de este año, cuando presuntamente ordenó el asesinato de cuatro personas en la vereda La Frisolera, en Don Matías, Antioquia. Y en el último, ocurrido el 23 de julio, habría ordenado el asemento, Antioquia, como retaliación por obstaculizar las actividades ilícitas del grupo armado.

Otro de los capturados en los vehículos blindados de la UNP en los que según las autoridades se encontraron \$233 millones y US\$8.200, dos pistolas nueve milímetros, 17 cartuchos, una empuñadura de fusil y un chaleco balístico- es Ómar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco. Estaba escoltado en las camionetas de la UNP, a pesar de tener una orden de captura emitida por un juzgado de control de garantías de Puerto Lleras, Meta, por ser posible responsable de delitos como homicidio y concierto para delinquir. Al final, tal fue la crisis por estas capturas que, en menos de 72 horas, las delegaciones del Gobierno y los frentes de la disidencia del Estado Mayor Central que aún están en la mesa de diálogos tuvieron al menos tres reuniones para salvar el proceso. Las conversaciones convocaron a la Misión de la ONU, MAPP-OEA, el Consejo Mundial de Iglesias, la Conferencia Episcopal de Colombia y a los embajadores de Suiza, Irlanda y Noruega como países garantes.

Para realizar las acciones ofensivas, el comandante de las Fuerzas Militares, Cubides, confirmó que no hay posibilidad de confudado dividido. "¿Cómo hacemos para identificar los grupos? Cada uno tiene bloques o frentes que están en el país. Traigamos a la conversación a las disidencias de Iván Mordisco y a las disidencias de alias Calarcá. Aunque hasta hace poco se definían como el Estado Mayor Central (EMC), están en lugares diferentes", explicó. Y dejó claro que, aunque con los de Calarcá haya cese al fuego, si los evidencia en situación de flagrancia, atacando a la Fuerza Pública o realizando acciones de narcotráfico, también irán por ellos.

Las divisiones le dieron también paso a la creación de nuevos frentes, como el 57 Yair Bermúdez, que en abril pasado se separó de la estructura Adán Izquierdo del bloque central de Iván Mordisco en el Valle, por diferencias ideológicas y de control territorial. El reto para las Fuerzas Militares es mediar y actuar en el marco de la Constitución en regiones que tienen territorios en disputa por hasta tres o cuatro grupos distintos, incluidos aquellos que no están en conversaciones de paz, lo cual supone toda una partida de ajedrez para las fuerzas de seguridad del Estado. Entretanto, la ofensiva será total contra Iván Mordisco y los diálogos se enfocarán en los disidentes

### Benedetti ya fue notificado de un expediente por posible agresión

El embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, informó que la Cancillería ya lo notificó de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra.

"Hace segundos recibí la notificación de apertura de investigación disciplinaria por parte de la Cancillería. Reitero: estoy presto a dar las explicaciones que sean necesarias y demostrar mi inocencia", escribió en X. Benedetti está en medio de un nuevo

escándalo por una presunta agresión a Adelina Guerrero, su esposa, a quien habría atacado mientras estaban en España; la justicia de ese país también tiene un proceso abierto que involucra el aún embajador colombiano.

En todo caso, el diplomático criticó que recibiera la notificación del proceso de la Cancillería luego de que él mismo dijera, también en redes, que aún no había sido oficialmente notificado.

"Parece que lo importante no es la verdad, sino conservar los titulares", aseguró Benedetti.

El caso que se sigue contra el embajador de Colombia ante la FAO es por un presunto ataque a su pareja mientras estaban en España.

# Política





MARÍA JOSÉ BARRIOS **FIGUEROA** 

mbarrios@elespectador.com @mariabarriosf

La primera dama, Verónica Alcocer, ha desaparecido de los eventos públicos junto al presidente Gustavo Petro. Tras un año de tener una agenda casi que compartida con el mandatario, una silla quedó vacía en los eventos del pasado 20 de julio, cuando en la instalación del Congreso y en el desfile militar Petro estuvo sin su compañía. Desde su visita a Suecia, donde ambos llegaron en comitivas diferentes, volvería a hacer acto de presencia en Francia, siendo recibida por el presidente Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, en el Palacio del Eliseo el 26 de julio.

Como otras primeras damas antes de ella, Alcocer se ha convertido no pocas veces en la persona hacia la que se dirigen las críticas contra el presidente. Es el reflejo de una figura que ha sido cuestionada desde antes de que Alcocer pisara la Casa de Nariño: a fin de cuentas, es uno de los personajes más reconocibles del Gobierno, aunque no es parte de él. Esta primera dama, sin embargo, ha hecho más de una ronda en titulares de prensa por cuenta de los hilos que movería, al haber visitado las comisiones Segunda de Cámara durante la votación del ascenso del general William Salamanca y Séptima de Cámara, junto al representante Agmeth Escaf, en donde se discutía la reforma a la salud, y por ser la víctima del "fuego amigo" que ha dividido a los funcionarios del Ejecutivo.

Dos días después de que fuera recibida por Macron, la Procuraduría anunció que abriría una indagación preliminar a funcionarios del Gobierno para determinar si servidores públicos habrían participado en la presunta campaña de desinformación y desprestigio que pretendería asociarla al entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el propósito de afectar su buen nombre. La acción fue invocada por una carta que envió la misma Alcocer a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que señaló que buscan "desprestigiar el ejercicio del Gobierno Nacional presidido por (su) esposo".

"De acuerdo con la información que me ha sido proporcionada (...), la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del Gobierno", se lee en la misiva.

Hace un año no pisa el Capitolio

## La primera dama se alejó de lo público en los últimos 12 meses sin soltar su poder

Enfocada en sus proyectos sociales, Verónica Alcocer ha dejado su puesto como la figura que está siempre junto al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, su mano todavía mueve algunos hilos en el Ejecutivo, manejando los nombramientos en puestos en la Cancillería y en Procolombia.

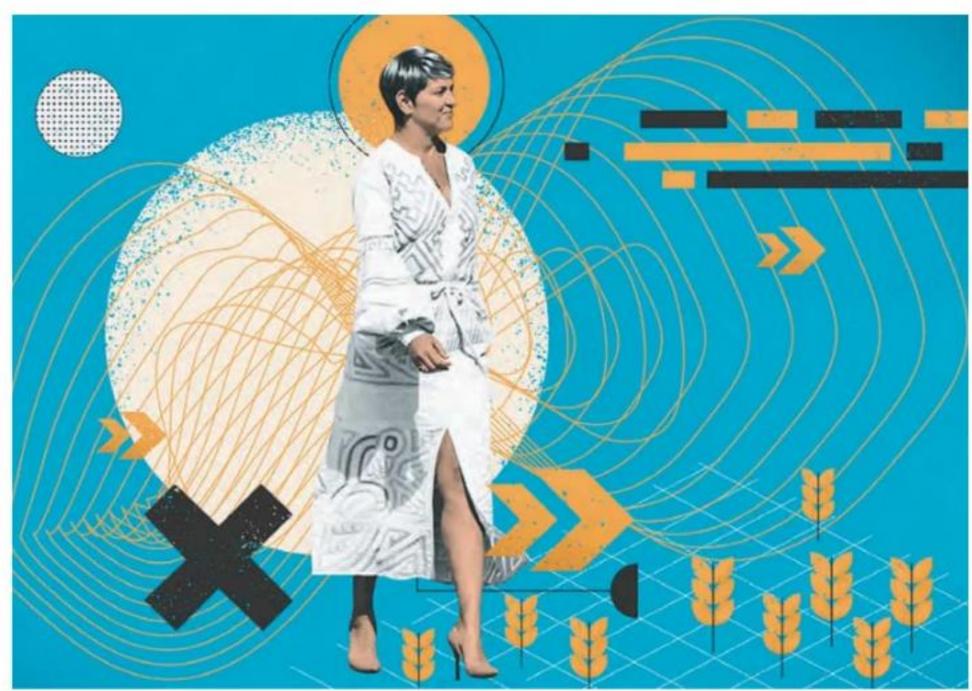

La última vez que la primera dama, Verónica Alcocer, asistió a un evento público fue en París. / Mario Rodríguez

En medio de una batalla que se libra en la Casa de Nariño, fuentes cercanas a Alcocer señalan que ha preferido bajarse del bus y alejarse de la luz pública para evitar que su verdadero enfoque sea empañado por lo que ocurre entre funcionarios del Ejecutivo. Este sería el mismo que han tomado sus antecesoras, con temas sobre la niñez y la alimentación.

En total, son cuatro proyectos que adelanta la primera dama, todos sobre la "reconciliación nacional": un proceso formativo para la población privada de la libertad y pospenada, la optimización de la infraestructura destinada al bienestar integral del adulto mayor, programas de promoción para la educación y transformación social en poblaciones en estado de vulnerabilidad y la Alianza Hambre Cero, para establecer bancos de alimentos.

La razón de sus viajes, según su oficina, sería justamente para reunirse con asociaciones de mujeres y buscar alianzas en el sector privado y a nivel internacional. Pero estos no han estado libres de controversias. En enero, un concepto de 19 páginas de la Procuraduría pidió acabar los viajes de la primera dama, que habría recibido viáticos por sus desplazamientos sin

**Esta es la primera** de seis entregas relacionadas con los dos años del presidente Gustavo Petro en el poder, que se cumplirán el próximo 7 de agosto.

ser funcionaria pública. A eso se sumaba su comitiva no oficial, integrada por Mauricio Vélez, su fotógrafo personal; Fady Flórez, estilista, y Carolina Plata, mejor amiga de Alcocer y encargada de protocolo, quienes, de acuerdo con una investigación realizada por La Silla Vacía, habrían recibido un sueldo equivalente al de un ministro (entre \$10 y \$30 millones mensuales) para acompañar a Alcocer en sus viajes.

Esos cuestionamientos llegaron hasta el Congreso, donde el representante de Centro Democrático Juan Espinal radicó una citación a debate de control político a esos funcionarios, pero este nunca se agendó. La situación generó que el mismo Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) sacara un comunicado aclarando las labores que mera dama.

ejercía Alcocer y quienes la acompañaban.

Según lo explicado en el texto, "el Dapre, en el marco de sus funciones, contrata todo un equipo de comunicaciones que apoya la gestión y divulga las actividades de la Presidencia de la República y la familia presidencial". De esa contratación se encarga RTVC que, a su vez, gestiona esos contratos por medio de la Cooperativa de Servicios Audiovisuales (Savi), "con el fin de atender las necesidades misionales en términos de producción de contenidos y logística de diferentes entidades públicas y privadas". Así, enfatizan en que las laboras de Plata, Flórez y Vélez no se destinan únicamente a Alcocer, sino a nivel más general para la Presidencia.

Además de los tres nombres que fueron mencionados en esa misiva, uno adicional resalta: María Antonia Pardo, una vieja amiga de la primera dama que en ese entonces ocupada un puesto no menor como gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno de Procolombia. Tras haber pasado un tiempo cumpliendo las labores del cargo, Pardo saltó a un puesto de talla más internacional, pues el 3 de mayo de 2024 se convirtió en cónsul general de Colombia en Santiago de Chile.

La mano de Verónica Alcocer, quien incluso llegó a ser "embajadora de misión especial" para adelantar labores en Roma antes de que el decreto que la nombraba (el 0035 de 2023) fuera tumbado, no dejaría su rastro únicamente a nivel internacional.

En el último año, Álvaro González Hollmann salió del Instituto de Bienestar Familiar con denuncias de corrupción a su nombre, pero fue reencauchado como consejero presidencial para la Reconciliación por obraygraciadelaprimeradama.En ese puesto solía estar también otra amiga cercana de ella, Eva Ferrer, una catalana que obtuvo la nacionalidad de forma exprés para poder asumir el puesto, y quien renunció, presuntamente, tras tomar caminos separados con Alcocer con respecto a su amistad.

Aunque Verónica Alcocer haya dejado los reflectores para dedicarse a la labor social, su nombre sigue apareciendo en todos lados. En dos años de mandato restante es poco probable que vuelva a aparecer de la mano del jefe de Estado para convertirse en otra cara del "Gobierno del cambio", poco le interesa eso ahora, según sus cercanos. Aún alejada de los temas políticos y sin haber pisado el Congreso en más de un año, la opinión pública parece estar más que dispuesta a seguir pidiéndole cuentas a la pri-

### Colombia, México y Brasil vigilan el escrutinio en Venezuela

"Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación".

Ese apartado, de un comunicado conjunto de seis puntos, condensa la preocupación

que tienen Colombia, México y Brasil por las crisis que se desató en Venezuela tras las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro se declaró vencedor y que Edmundo González denunció por posible fraude.

Los mandatarios de esos tres gobiernos de izquierda - Gustavo Petro, Andrés Manuel

López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva- dialogaron este jueves por al menos 15 minutos para analizar los caminos que puedan, con presión internacional, evitar que Venezuela termine sumida en una ola de violencia por la negativa del régimen a permitir una veeduría independiente a todo el proceso electoral.

Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luiz Inácio Lula da Silva dialogaron este jueves por la crisis en que está sumido ese país.

### Política

Habló de su llegada al poder hace 30 años

## "Oiga más y trine menos": el mensaje de Samper a Petro

El exmandatario aseguró que, de aquí a 2026, el presidente debería promover la reconciliación institucional y escuchar más a diferentes sectores. Además, habló sobre la situación en Venezuela, donde estuvo una semana como veedor, y sobre cómo ve la estabilidad regional tras las elecciones.



Ernesto Samper, expresidente de Colombia, estuvo en Venezuela durante la semana electoral. / Mauricio Alvarado



DANIELA CRISTANCHO SERRANO

dcristancho@elespectador.com @danielacsi

Expresidente, estuvo en Caracas la semana pasada como veedor, ¿cree que existe algún riesgo para la estabilidad de la región? ¿Cómo ve la situación?

Creo que en lo que viene hacia delante es fundamental que el órgano electoral revele las actas, porque ahí está la verdad de lo que efectivamente sucedió. De lo contrario, mientras que se mantenga esa incertidumbre, veo amenazas al orden público y al propio aislamiento del país. No pienso que la solución sea ni que la gente se salga a la calle, ni que haya especulaciones mediáticas, ni que el gobierno saque a la Fuerza Pública para controlarlo. Todavía esperaría que se pueda hacer un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas en Venezuela con acompañamiento internacional. Venezuela no puede seguir en este nivel de enfrentamiento.

### ¿Considera que es momento de un relevo político y generacional en Venezuela?

Los dirigentes que ya estuvimos en el poder tenemos que aprender que nuestro papel es abrirles espacio a las nuevas generaciones. No se pueden excluir las vías democráticas para imponer a una persona de determinadas características, pero sí creo que América Latina debería avanzar desde un excesivo presidencialismo, que incluye la reelec- primeros años de gobierno del

ción, hacia un sistema parlamentario en el cual los relevos sean normales y no el resultado de batallas épicas entre tribus.

El presidente no ha convocado el Comité Asesor de Relaciones Exteriores. ¿No sería momento pertinente para hacerlo?

Casualmente le mandé una carta antes de las elecciones de Venezuela al presidente, porque el presidente ha logrado abrir un espacio internacional. A Colombia ya la están consultando como a Brasil y como a México, por lo menos en la región. Pero hay otros temas: este de las relaciones bilaterales con Venezuela, el tema de los límites que están todavía enredados con Nicaragua. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no es para tomar decisiones, es para oír consejos, experiencia.

La comisión la componen los expresidentes y quizás usted ha sido el único que se ha parado del lado de Gustavo Petro...

Asistí igual a convocatorias que hicieron otros presidentes. Cuando fui presidente, personas que no eran afectas al gobierno, como el expresidente Misael Pastrana, asistieron regularmente a la comisión. Es decir, tenemos que buscar escenarios en los que nos podamos encontrar. La democracia no es solamente ir a votar cada uno por el que quiere, sino tener un comportamiento de reconocer al otro, de reconocerle sus derechos, de ver en el otro a un contradictor legítimo.

Estamos "ad portas" de los dos

presidente Gustavo Petro. ¿De qué es momento ahora en esta segunda mitad?

Como en el caso de Venezuela, es un momento de reconciliación institucional, de incorporar a sectores que se sienten por fuera del Gobierno. También es cierto que el presidente ha tenido enemigos grandes. Creo que ha sobrado Estado y ha faltado gobierno. Sí hay unas líneas claras de lo que él quiere, pero también hay una gran resistencia al cambio y ha faltado dinamismo de parte del gobierno.

Si pudiera darle un consejo al presidente, ¿cuál sería?

Que oiga más y trine menos.

Este es el primer gobierno de izquierda del país, y desde ese sector hay miedo de que este se esfume de cara a 2026. ¿Ve viabilidad de que se consolide la izquierda en este tiempo que queda?

Creo que de todas maneras al país le va a quedar el saldo pedagógico de que un grupo de colombianos que jamás habían tenido la posibilidad de asomarse al poder tuvieron la oportunidad. A algunos les fue mal, a otros les fue bien, pero por lo menos me parece que eso sirve para fortalecer la democracia. No solamente hay un grupo privilegiado que tiene la capacidad de manejar.

Estuvo en la política militante en el Partido Liberal por tres décadas. ¿Cómo ve la relación con el Congreso?

Ahí vemos a la figura del presidencialismo. El presidencialismo convierte la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en una especie de negociación diaria, tenemos que avanzar hacia un sistema semiparlamentario.

Expresidente, llegó al poder hace 30 años exactamente, en 1994. ¿En qué está hoy?

Celebrando los 30 años. La verdad es que, por supuesto, mis enemigos todavía a estas alturas van a querer que me recuerden por el Proceso 8.000, pero la gente ha entendido que mi gobierno fue mucho más que eso. Espero que me recuerden por el Ministerio de Cultura, por el Sisbén, por lo que hice por los maestros, por lo que desarrollamos en la red de solidaridad social, porque fue un gobierno social lo que traté de hacer. Y creo que también el gobierno está tratando de dejar una huella en ese sentido, con el cual me identifican tres temas: las reformas sociales, la paz y la integración.

¿El Proceso 8.000 ya es un capítulo

cerrado o faltan asuntos por aclarar?

Lo primero que falta por aclarar fue que me declararon inocente, porque parte del problema del lawfare o las guerras jurídicas que hay es que su pretensión es crear un daño reputacional inmediato. Entonces a uno en un medio lo acusan, lo juzgan, lo condenan, lo absuelven. Pero cuando ya pasados los años me absolvió la Corte, eso no le importó a nadie porque lo que le sigue importando con estos lawfares es debilitar la gobernabilidad, y esa es una actitud temeraria e irresponsable. Al país no le sirve que le quitemos gobernabilidad a este gobierno ni a ningún gobierno. Sí es legítimo que señalemos las fallas, pero no con el ánimo de amarrarle las manos, de quitarles movilidad a los pies, de que no pueda ver, de que no pueda oír.

### BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Informa que:

En cumplimiento de la circular 028 de 2017 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se publica la tasa de interés Efectiva Anual que se cobrará durante el mes de agosto de 2024 para Tarjetas de Crédito.





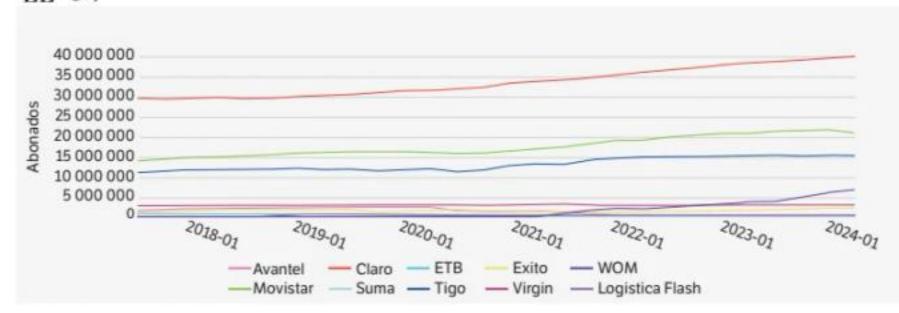

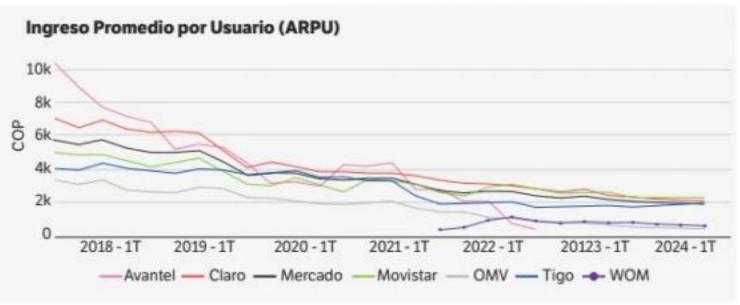

# Negocios

DIEGO OJEDA

dojeda@elespectador.com

☑ @DiegoOjeda95

Lo que sería el negocio del año tiene como protagonistas a dos de los grandes operadores de telefonía e internet en Colombia: Tigo y Movistar. Por su conquista va un viejo conocido en el negocio, Millicom, uno de los mayores proveedores de telecomunicaciones en América Latina.

Si se quiere entender mejor esta novela, hay que recordar que Millicom también es el dueño de casi la mitad de las acciones de Tigo UNE, pues la otra mitad más uno de los títulos los tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM). En esta especie de triángulo amoroso empresarial hay que tener en cuenta que entre Tigo y Movistar ya existe una relación. En octubre del año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó que ambas integraran sus redes de acceso móvil (lo que les permite a los teléfonos, tabletas y otros dispositivos conectarse a internet) y en noviembre se presentaron en conjunto para participar de la subasta del espectro de la red 5G.

Al parecer, estas alianzas le demostraron a Millicom el potencial que tiene la eventual fusión de ambas compañías, razón por la que recientemente anunció la firma de un memorando de entendimiento no vinculante para este propósito; es decir, un acercamiento sin compromiso para definir las bases que tendría ese negocio.

En suma, la propuesta de Millicom es adquirir la mitad que le falta de Tigo, así como la participación que tiene Telefónica en Coltel (Movistar), que equivale al 67,5 % de las acciones, por las que pagaría US\$400 millones. Pero aquí no se detiene su apetito, ya que la oferta también se extendió al Estado, quien tiene el 32 % de las acciones de esta última compañía, participación que le costaría otros US\$200 millones. En otras palabras, va por todo.

### Cambios en el negocio

La materialización de esta propuesta tiene el potencial de traer grandes cambios en el negocio, pues hasta el momento no ha habido quien se iguale a Claro, el peso pesado de esta industria en Colombia. Tal es el protagonismo que tiene esta empresa, que en reiteradas ocasiones los demás operadores le han pedido a las autoridades que se reconozca su posiClaro seguiría siendo el líder en el mercado

# Lo que implicaría la eventual fusión entre Tigo y Movistar

La compañía de telecomunicaciones Millicom busca adquirir ambas empresas en Colombia y fusionarlas. ¿Qué pasaría con los usuarios?

ción dominante, para así efectuar las garantías de libre competencia en este mercado.

Cifras manejadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) muestran que, con corte a marzo, Claro tiene 39,7 millones de abonados en el segmento de telefonía móvil, le siguen Movistar (20,7 millones) y Tigo (15 millones). Es decir, el líder en el mercado casi que duplica la participación del segundo y posee el 45,3 % de la torta.

Aunsise sumara Tigo y Movistar, el peso de Claro seguiría estando por encima, ya que este les llevaría una ventaja de cuatro millones de líneas y 4 % más de participación en el mercado. Sin embargo, con esta eventual unión, el líder de las telecomunicaciones tendría un competidor más fuerte con posibi-

lidades de destronarlo.

Otra forma de medir las fuerzas en este mercado (porque la sola revisión de las líneas de telefonía móvil no brinda un panorama tan amplio) es mediante los ingresos que representan las verticales de negocio de estas empresas (telefonía móvil y fija e internet fijo v móvil). Con corte a marzo, Claro registró ingresos por más de \$1 billón, los de Tigo sumaron \$560.000 millones y los de Movistar \$468.000 millones. Una vez más, Claro duplica las cifras que registran sus principales competidores.

Decaraalaindustria, esto podría traducirse en una competencia más reñida, con mejores ofertas en calidad de servicio y precios, lo que evidentemente beneficiaría a los usuarios. Desde una mirada más crítica, también podría ser contraproducente, especialmente para los competidores más pequeños, quienes verían un aumento en esas brechas de participación. Sin embargo, hay que recordar que en Colombia los usuarios pueden migrar de un operador a otro a discreción, debido a que en gran parte de estas líneas de negocio no hay cláusulas de permanencia; pero no deja de ser cierto que, por lo general, quien tiene mayor músculo financiero es el que puede lanzar las mejores ofertas, una lógica que intentó combatir hace unos años WOM tras su llegada y que la hallevado a tener más de 6,6 millones de abonados.

### Los retos del negocio

La propuesta de Millicom se presenta en un panorama que pareciera no ser el mejor, porque la industria ha demandado considerables inversiones a los operadores (tanto en ampliación de red como en la participación para la subasta del 5G), al mismo tiempo en que los ingresos se han ido a pique. Ejemplo de esto es que el promedio de los ingresos por usuario (ARPU) en el segmento de telefonía móvil, para todo el mercado, pasó de \$5.841 durante el segundo trimestre de 2017 a \$2.424 para el mismo periodo de 2023. La cifra más reciente se ubica en \$1.972.

Este panorama, de hecho, demandó que Tigo recibiera el año pasado una capitalización por \$600.000 millones, para evitar entrar en reorganización empresarial. Algo parecido a lo que hoy pasa con WOM, que necesitaría una inyección de \$400.000 millones, con la diferencia de que esta última todavía no ha logrado recibir ese capital.

Aún así, fuentes consultadas por El Espectador recuerdan que este sector se caracteriza por ser intensivo en capital, con constantes actualizaciones tecnológicas y retornos a largo plazo. La clave está en el escalamiento y en las economías de volumen.

También están las barreras legales que se deben superar para obtener la autorización de la venta de esas acciones, en el caso en que haya un interés por parte de EPM y el Estado (representado en este caso por el Ministerio de Hacienda).

En el caso de EPM, el Concejo de Medellín es el que debe autorizar la venta. De hecho, el alcalde Federico Gutiérrez ya radicó (previo a que se conociera la oferta de Millicom) un proyecto de acuerdo para esto, propuesta que tampoco es novedosa, pues se ha hecho en anteriores administraciones.

Para el caso de la nación, el aval viene del Congreso, que ya estaría por medio de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que aborda estas posibles enajenaciones.

Esta decisión no es fácil, se debe analizar si resulta mejor vender un activo que hoy está demandando inversiones o preservarlo y seguir devengando sus utilidades. En otras palabras, a corto plazo puede ser un alivio fiscal, pero a largo plazo harían falta sus aportes.

ridades que se reconozca su posi- La venta de acciones de Tigo dependerá de lo que decida el Concejo de Medellín. / Getty Images

industria que constantemente está demandando inversiones, y las ganancias son a largo plazo.

### Alcalde le aclara al presidente Petro el tema de retrasos del metro

El alcalde Carlos Fernando Galán volvió a defender el avance de las obras de la primera línea del metro de Bogotá, luego de que el presidente Gustavo Petro arremetiera de nuevo contra el proyecto de movilidad, por ser elevado y no subterráneo, como él lo proyectó cuando fue mandatario de la ciudad. Petro lanzó pullas por los retrasos

en la construcción del viaducto.

Curiosamente, la cifra de retraso la dio a conocer la bancada del Pacto Historico en el Concejo de Bogotá. "Si no se hubiera saboteado el proyecto del metro subterráneo, hace años Bogotá lo estaría usando. El sectarismo político sacrificó el interés general", escribió el mandatario. En respuesta, Galán señaló: "Presidente, este metro no es una propuesta, no es una idea. Es una realidad y se está construyendo. Es imposible saber cuándo hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle, ni tampoco tuvo financiación garantizada, ni licitación para sacarlo adelante", aseveró.

La Empresa Metro reconoció que la obra del viaducto solo avanza un 13 %, mientras debería ir en 22 %.

# Bogotá

Van tres millones de viajes en 20 meses

# CAN PAR POL

CAMILO PARRA POLANCO

parra@elespectador.com

@CamiloStonnen

El sueño de tener un sistema de bicicletas compartidas en la capital es una realidad hace dos años. Catalogada como "capital mundial de la bici", a Bogotá le hacía falta este modelo de movilidad sostenible que, en principio, querían que fuera público, pero que terminó contratándose con la empresa privada Tembici, de origen brasileño. Pero el proceso no ha sido fácil y los cuestionamientos no se han hecho esperar. Hoy persiste el reclamo de ampliar la cobertura y la ciudadanía reporta a diario fallas en la app. No obstante, expertos señalan que el experimento ha sido exitoso.

Deeste modelo se venía hablando desde desde 2012, pero fue en la administración de Claudia López que vio la luz y se inauguró en septiembre de 2022. Jesús Acero, experto en movilidad, con experiencia en la implementación del sistema en Medellín, explica que se logró luego de que "la Secretaría de Movilidad firmó un contrato de aprovechamiento del espacio público por siete años, para que Tembici instalara y operara las bicicletas compartidas".

El sistema llegó a la ciudad con una inversión de US\$10 millones, parainstalar 300 estaciones en Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria, en el borde oriental de la capital. El proyecto fue bien recibido y, a la fecha, su cobertura abarca del centro de a la calle 170; ha conseguido 130.000 usuarios en 20 meses, y superó los tres millones de viajes. Este año lleva 18.309 planes vendidos y hay peticiones para que el sistema llegue a otros sitios. El negocio, empero, por ahora no le deja compensación económica a la ciudad, sino una retribución en especie: las estaciones y bicicletas. Hoy, su expansión estaría, en parte, en manos del alcalde Carlos Fernando Galán, que en su Plan de Desarrollo se comprometió a gestionarla.

### Retos

Detrás de la llegada de Tembici hubo retos. La empresa temía que se replicara la experiencia de Buenos Aires (Argentina), donde se robaron la mitad de la flota en los primeros meses. Aquí, sin embargo, no sucedió, pero sí exigió a las autoridades locales. Así lo recuerda Juan Diego Castro, anterior sheriff de la bici, para la Secretaría de Seguridad, cuando se implementó el sis-

Tembici, ¿cómo va el sueño del sistema de bicis compartidas en Bogotá?

A diario, casi 5.000 personas usan las bicicletas Tembici, en el nororiente de Bogotá. Pese a ello, en el Concejo resaltan fallas en el sistema de bicicletas compartidas y los expertos consideran que es difícil implementar algo similar en el sur de la ciudad. La empresa operadora habló con **El Espectador**.



El sistema cuenta con 300 estaciones y más de 3.000 bicicletas por las que ruedan 5.000 bogotanos a diario, en promedio. / Mauricio Alvarado

tema. "Donde se instaló, se daban las condiciones, ya que el 60 % del hurto de estos vehículos se concentra en Bosa, Kennedy, Suba, Fontibón y Engativá", revela y agrega que el Distrito asumió la gestión de la seguridad, carga que básicamente recayó en la fuerza pública.

María Paula Ortiz, líder de relaciones gubernamentales de Tembici en Colombia, dijo que hay dos organismos de seguridad pendientes de las bicis, aparte del sistema de seguridad articulado con el Distrito. En total, son 79 personas las que operan el servicio en Bogotá. "Completaremos un año sin el hurto de alguna de nuestras bicis".

### No todo es color de rosa

Diego Castro, anterior sheriff de la bici, para la Secretaría de Seguridad, cuando se implementó el sisdenunció en el cabildo cierres parciales en 36 estaciones. "Los usuarios que han pagado planes mensuales o anuales se ven afectados al no poder usar el servicio y, lo peor: no hay respuesta ni compensación".

Haciendo un mapeo virtual, en la red social X abundan quejas contra Tembici, como fallas en la atención al cliente y situaciones anómalas

Hemos presenciado situaciones de robos y vandalismo en lasestaciones, que recientemente impactaron en la inhabilitación temporal del servicio.

con la app, como el seguir cobrando luego de devolvear la bicicleta o el cobro de planes que no solicitaron. También hay quejas por los horarios: "¿Por qué después de las 6:00 p. m. se bloquean algunas estaciones?", preguntó otra ciudadana. Lo usuarios piden que se aprovechen más los horarios nocturnos.

Ante esto, Ortiz sostiene que la inseguridad ha influido en el cierre de estaciones. "La única razón para el cierre son hechos de vandalismo. En ocasiones roban las baterías de las estaciones y debemos parar la operación, mientras se hace el mantenimiento. Pese a esto, el sistema ha logrado mantener la tasa de robos de bicicletas más baja de la región, con solo 0,4 %"...

### Cobertura y proyecciones

Otro malestar son los precios. capital de la bici.

"Tiene tarifas que no todos pueden pagar: \$10.000 por un plan diario: \$32.000, por uno mensual, y \$230.000, el anual", dice Sandoval. Y parecen no dar opción, pues un viaje individual de 15 minutos en una bicicleta mecánica cuesta \$4.850 y si es eléctrica, \$8.300, y cadaminuto extra cuesta entre \$150 y \$300. Ante estos precios, algunos optan por contratar planes diarios (\$10.000), un precio es alto, si se tiene en cuenta que el transporte público no pasa los \$2.950. Jesús Acero resalta: "la membresía anual de Tembici en Colombia es más alta que la de Ecobici en México. lo que podría desincentivar su uso".

Aunque hay descuentos para personas inscritas en el Sisbén, la cobertura no abarca las zonas donde vive esta población, a lo que se suma que el pago se hace por medio de una app, lo que obliga a tener plan de datos en el celular. Por eso, para algunos críticos, el auxilio es un "pañito de agua tibia". En cuanto a la ampliación, los expertos lo ven como un buen plan. "México tiene cinco operadores y el Plan de Desarrollo abre una puerta para que el sistema crezca y se incluya, ojalá, en el SITP", añadió Acero. Por su parte, Castro considera que masificarlo puede transformarlo. "Bogotá tiene una deuda para garantizar la movilidad en bicicleta en el sur de la capital", cerró Castro.

Ante estas críticas, Tembici sostiene que el porcentaje de personas que no tienen datos en su celuar "no pasa del 15 % y no se encuentran entre sus usuarios". Añade que los registros indican que el servicio lo usan para ir al trabajo y que el 7% de viajes ocurren en la zona del Parque de la 93, seguido del Centro Andino (6 %) y el Parque Nacional (5,9 %). "Cualquier expansión estará sujeta a estudios, revisando los lineamientos del contrato. Es un trabajo en el que estamos avanzando con la Secretaría de Movilidad. Esperamos seguir consolidando el sistema para ampliar el beneficio de la bicicleta a más bogotanos", dijo la representante de Tembici sobre la expansión del servicio.

La bicicleta es el cuarto modo de transporte en Bogotá. Según la encuesta de Movilidad 2023, la ciudad registra más de 12,1 millones de viajes al día, de los cuales más de 8,44 millones se hacen a pie, en transporte público o en bicicleta. Esto hace que el sistema de bicis compartidas sea una buena herramienta, que beneficia a un sector reducido de la población. Habrá que ver si Tembici o el Distrito se le mide al reto de llevarlo más lejos o promoverá nuevos sistemas, para continuar con el sueño de que Bogotá sea, en todo el sentido de la frase, la

### Se cumple un año del asesinato del colombiano Edwin Arrieta

Este viernes se cumple un año del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de cuya muerte está acusado en Tailandia el español Daniel Sancho, cuya sentencia saldrá a la luz el 29 de agosto. En la vispera del aniversario, la Fiscalía de Tailandia descartó presentar un informe final sobre el caso, asegurando que lo relevante son las pruebas aportadas durante el juicio, las cuales la defensa busca desmontar en su último alegato.

Sancho se enfrenta a una condena máxima de pena de muerte -que Tailandia suele conmutar por un castigo menor- si es hallado culpable del asesinato premeditado de Arrieta, a quien conoció un año antes

de los hechos y con quien se encontró en Phangan. Para el fiscal, que trató de demostrar con pruebas forenses y una veintena de testigos durante el juicio que fue un crimen premeditado, el alegato final sería innecesario en este caso, ya que "el tribunal ni siquiera lo mirará ni lo utilizará para tomar una decisión".

La defensa de Sancho presentó hace una semana un informe centrado en cuestionar las pruebas de la Fiscalía.

# Internacional



Miles de personas asistieron al funeral de Ismail Haniyeh, líder de Hamás asesinado en Irán. / AFP

La eterna regeneración del grupo palestino

## El liderazgo de Hamás: ¿quiénes van por el "trono"?

Con el asesinato de su líder, Ismail Haniyeh, Hamás vuelve a tener una prueba a su capacidad de reorganización. En el pasado, el movimiento ha mostrado que puede regenerarse como la Hidra de Lerna. Estos son los candidatos que quedan.



CAMILO GÓMEZ **FORERO** 

cgomez@elespectador.com acamilogomez8

En los últimos años el grupo palestino Hamás ha exhibido su capacidad para recuperarse de la muerte de sus líderes y sostener su estructura. Como si fuera la Hidra de Lerna, la partida de una de sus cabezas parece llevar a la aparición de otras dos. Esto ha ocurrido particu-

Ezzeldin al-Qassam, el brazo militar, en sus líneas de mando medio v alto, pero también en el brazo político de la organización.

Entre 2012 y 2014, varios líderes del movimiento desaparecieron, como el jefe de las brigadas de Hamás, Ahmed Jabari, quien fue asesinado en un ataque aéreo israelí, o Raed al-Atar, quien le sucedió en el cargo y también fue "eliminado" durante la Operación Margen Protector de Israel. Esto llevó al ascenso de Marwan Issa, otro comandante de las Brigadas Ezzeldin al-Qassam, quien larmente en el caso de las Brigadas también fue declarado muerto el Mahmud Abás, pero fue rápida-

pasado marzo por Israel.

"(Hamás tiene) una buena capacidad (de regeneración), ya que en la historia de la organización hubo golpes certeros que dio Israel, como la ejecución extrajudicial de uno de sus grandes fundadores, el Sheij Ahmad Yassin (ejecutado por un misil en 2004) y el doctor Abdel Aziz Al-Rantisi. Se creyó que Hamás en ese momento se derrumbaría, pero vemos cómo evolucionó y se mantuvo a flote. Y estos fueron líderes políticos. En cuanto a lo militar, es mucho más fácil promover un relevo para el nuevo mando", dijo Felipe Medina Gutiérrez, docente de estudios de Oriente Medio de la U. Javeriana.

Es por eso que la muerte de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, quien fue asesinado con una bomba en el edificio que solía quedarse en Irán durante sus visitas -sigilosamente colocada allí hace dos meses, según Estados Unidos—, no debería prender todas las alarmas sobre el futuro del movimiento, aunque haya sido un golpe significativo para la estructura.

Luego de surgir como un miembro destacado a finales de la década de 1980, Haniyeh se convirtió en el jefe de la oficina del fundador y líder espiritual del movimiento, Ahmed Yasín, en 1997. Una década después fue nombrado como primer ministro de Palestina por el presidente

mente destituido en medio del conflicto entre Hamás y su rival político, Fatah. Pese a esto, Haniveh continuó teniendo un respaldo inmenso en Gaza, lo que llevó a que fuera elegido como el líder general de Hamás en 2017.

"En efecto, su historia data de muy joven, precisamente aprendiendo de la mano del Sheij Ahmad. Así fue escalando posiciones hasta llegar a la oficina política de Hamás. Es un golpe duro, una persona respetada en la región por varios líderes", escribió Medina.

Para Hani al-Masri, experto en organizaciones palestinas y director del Centro Palestino de Investigación Política y Estudios Estratégicos, reemplazar a Haniyeh puede no ser una tarea complicada debido al contexto actual: el Consejo Shura del grupo, de casi 60 miembros que actúa como un órgano consultivo, deberá reunirse, y la guerra hace que ese escenario sea más difícil. Sin embargo, Medina advierte que este no es un problema mayor, pues "se podrían reunir en línea".

Hamás ha dicho que la sucesión de su líder no es algo que se esté discutiendo de momento.

Hamás ha dicho que la sucesión de su líder no es algo que se esté discutiendo de

Por ahora el movimiento podría continuar bajo un liderazgo encargado hasta que se puedan realizar las elecciones formales. La pregunta que queda es quién podría tomar las banderas en este momento, ya que otros líderes, además de Haniyeh y Marwan Issa, han sido asesinados, como es el caso Mohammed Deif, número dos de Hamás y líder del ala militar.

Entre los mejores opcionados a llegar al "trono" de Hamás está Zaher Jabarin, el hombre clave de las finanzas para el movimiento, un rol por el que ha sido bautizado como el "CEO de Hamás". Jabarin reemplazó en enero a Saleh al-Arouri, quien fue "eliminado" en Beirut y es recordado por ser uno de los fundadores de las Brigadas Ezzeldin al-Qassam. El papel de Jabrin ha sido clave para sostener la infraestructura económica de la organización.

No obstante, al-Masri le dijo a la Associated Press que hay nombres por encima, como el de Khaled Mashaal, quien cuenta con la antigüedad que tenía Haniyeh, pero una mala relación con Irán e incluso con Hezbolá, aunque buena con Turquía y Catar. También está Khalil al-Hayya, quien era cercano al líder asesinado y sí cuenta con buenas relaciones con actores como Teherán. También cabe destacar que el primero tiene una imagen mucho más diplomática que el segundo, quien parece tener fijado el camino de la "sangre y resistencia" con Israel.

Medina también destaca a Yahya Sinwar, quien es hoy por hoy la figura más poderosa, al ser el autor intelectual de los actos terroristas del pasado 7 de octubre contra Israel que detonaron la guerra actual en Gaza. Él, más que adoptar la posición de líder, sería vital en apoyar el liderazgo del sucesor de Haniyeh. En este sentido, Sinwar parece más inclinado por al-Hayya debido a sus posturas con el vecindario. El profesor Medina también destaca, sin embargo, que todavía hay espacio para el perfil más diplomático.

"A pesar del gran clima de desconfianza que Israel creó con este crimen, pues es difícil que alguien de Hamás confíe en la mesa de negociación, creo que todavía piensan conveniente el cese al fuego y cumplir con acuerdos como el de la unidad de facciones en China", explicó. Sin embargo, considera que "es prematuro hablar de nombres" en este momento, "pues ahora la cabeza está caliente en algunos actores y lo que se espera primero es la respuesta militar de Hamás".

'ConectiVIDAd para cambiar vidas' permitirá a 400.000 familias en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, La Guajira, Amazonas, Vichada y San Andrés vincularse a la web.

Los hogares priorizados serán de estratos 1 y 2, ubicados en departamentos que cuentan con una penetración de internet inferior al 12 %.

Con este programa vamos a llevar internet a 40.580 hogares de La Guajira, 18.741 de ellos en Maicao, de los cuales 1.000 ya quedaron conectados",

Mauricio Lizcano, Ministro TIC.

# Gobierno

Contenido desarrollado en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.





El Gobierno brindará acceso a la web a hogares de escasos recursos en departamentos con baja conectividad. / Ministerio TIC.

Más acceso, más oportunidades

### 'ConectiVIDAd para Cambiar Vidas' entregó internet a las primeras 1.000 familias en La Guajira

Gracias a esta iniciativa del Gobierno, 400.000 familias contarán con conexión de banda ancha en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, La Guajira, Amazonas, Vichada y San Andrés, y subregiones como el Urabá antioqueño.

El pasado viernes, 26 de junio, será recordado por los habitantes de Maicao, en La Guajira, gracias a que 1.000 familias de bajos ingresos obtuvieron acceso gratuito a internet de banda ancha. Esto fue posible por medio del programa 'Conecti-VIDAd para Cambiar Vidas', mejorando su bienestar individual y colectivo.

Iniciativa dirigida por el ministro de Tecnologías de la Información v las Comunicaciones de Colombia -TIC-, Mauricio Lizcano, quien señala que este programa está llevando internet a 400.000 familias en 184 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, La Guajira, Amazo-

giones como el Urabá Antioqueño: "Con 'ConectiVIDAd para cambiar vidas' vamos a llevar internet de banda ancha a 40.580 hogares de La Guajira, 18.741 de ellos en Maicao, de los cuales los primeros 1.000 quedaron conectados hoy. El proyecto avanza para cumplirle a La Guajira", afirmó la cabeza de la cartera nacional en el acto de oficialización de apertura del servicio.

Cabe señalar que se trata de uno de los provectos más ambiciosos en materia de accesibilidad a la web, pues como el mismo presidente Gustavo Petro Urrego ha detallado, le apunta a llegar a "comunidades que históricamente han sido olvinas, Vichada, San Andrés, y subre- dadas, para que de esta manera ten- digital.

gan acceso a las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo personal que se tienen en las grandes ciudades".

Para Iván Puana, líder comunal de Maicao v estudiante de séptimo semestre de Trabajo Social en la

Con esta iniciativa, el Ministerio TIC demuestra su compromiso con el cierre de la brecha digital, convirtiendo al país en una potencia

Universidad de La Guajira, conectarse a internet le facilita continuar sus estudios mientras sigue apoyando el negocio familiar: "Mi familia es emprendedora, y contar con internet nos está ayudando porque nos dio acceso a vender por diferentes plataformas las mochilas, mantas y libros que creamos para conservar nuestra lengua materna. Ya podemos decir que vamos a estar más conectados con lo que pasa en Colombia y en el mundo, porque tenía que saliry buscar dón de entrar a internet; ahora puedo seguir con mis estudios desde mi casa", menciona el beneficiario.

Conforme con el Ministerio TIC, en total 400.000 hogares de estratos 1 y 2, ubicados en departamentos ministro Mauricio Lizcano.

que cuentan con una penetración de internet inferior al 12 %, serán conectados gracias a este proyecto. En La Guajira, 14 municipios fueron priorizados, entre ellos Barrancas, Distracción, El Molino, Hato Nuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, Albania, Dibulla, Fonseca, Manaure y Uribia.

Asimismo, para Brunilda López, una maicaera de la tercera edad beneficiaria, la conexión a internet que le trajo "ConectiVIDAd para cambiar vidas ha modificado para bien la forma en la que se relaciona con sus vecinos y ofrece sus preparaciones como panadera: "Ahora, a través de Whatsapp, puedo vender los productos que hago como pasteles, queso, donas y hojaldres sin necesidad de ofrecerlos en la calle, únicamente voy a entregarlos, y eso simplifica el proceso. Además, mi hija fabrica moñas para el cabello y también las vende vía Whatsapp y genera ingresos. Tener una conexión de tiempo completo nos ayuda a crecer", menciona Brunilda.

"De esta forma, el Ministerio TIC demuestra su compromiso con el cierre de la brecha digital y continúa en la tarea de trabajar por mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de la conectividad, convirtiendo al país en una PotencIA Digital", señala el

## Vivir

Entrevista

## "Ya es hora de que nos pongamos de acuerdo, estamos en una crisis muy compleja"

La Academia Nacional de Medicina lideró el proyecto de reforma a la salud que fue radicado ayer en el Congreso. Su presidente, Gabriel Carrasquilla, dice que tomaron de la decisión luego de que el Gobierno no los escuchara. Esta vez, sin embargo, cree que la historia será diferente.



JUAN DIEGO QUICENO

jquiceno@elespectador.com

@ juandiegomq

La llamada "bancada independiente" del Congreso, integrada, entre otros representantes y senadores, por Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, radicaron ayeruna nueva propuesta de reforma a la salud. El texto nació en realidad en el grupo de Acuerdos Fundamentales, una amalgama de 21 organizaciones médicas y científicas lideradas por la Academia Nacional de Medicina de Colombia.

El médico Gabriel Carrasquilla Gutiérrez es su presidente. Es un conocedor del sistema de salud y cree que sí puede haber una salida para lo que él llama una "crisis muy compleja". En entrevista resume los puntos más importantes del proyecto y hace un llamado al Gobierno y a los otros actores: "Tiene que ser concertado entre todos. No podemos perder más tiempo".

### ¿Qué los motivó a construir y presentar una propuesta de reforma a la salud propia?

Hemos trabajado en esto durante los últimos 12 años. Desde 2012, la Academia de

Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, cree que la propuesta que radicaron en el Congreso podrá lograr un consenso entre los actores del sistema.

Medicina, junto con otras organizaciones, coordinó y lideró lo que en su momento se llamó la Gran Junta Médica, que empezó a proponer la ley estatutaria de salud. Esa ley fue presentada al Congreso por el presidente Santos y el presidente de la Academia de Medicina de aquellos años. Desde entonces, la Academia ha venido pensando que este sistema de salud necesita una reforma, un ajuste importante para cumplir con el derecho fundamental a la salud.

El hoy viceministro Jaime Urrego asistió y afirmó que él y la campaña que representaban, la de Gustavo Petro, se comprometían con la ley estatutaria de salud. Después de la primera vuelta volvimos a invitar a las dos campañas. Estuvo otra vez Jaime Urrego y se volvió a comprometer. Tras la elección presidencial, lo primero que hicimos fue pedir una cita con la ministra Carolina Corcho porque en ese momento ella era la presidenta de la Asociación Nacional de Internos Recientes. Nunca nos llamaron, nunca nos hizo caso.

Nosotros seguimos trabajando cuando empezó el debate en la Cámara de Representantes respecto a la reforma a la salud; fuimos a cuanto sitio nos citaron en el Congreso. Después de que ese texto se hundió en el Senado, nosotros encontramos que no había espacios de discusión y de diálogo.

Y, entonces, comenzamos a pensar que era tiempo de desarrollar una propuesta de proyecto de ley. Nosotros no nos alineamos con ningún partido político. Le he insistido al Gobierno que esto debe ser un diálogo de todos. Tiene que ser una concertación abierta con todo el sector, no solamente con las 21 organizaciones de los Acuerdos Fundamentales. Faltan los pacientes, hospitales, y otros actores que también tienen que participar.

Urrego estuvo en la presentación del proyecto señalando que el Gobierno y el ministro de Salud querían dialogar. Ha dicho eso en el pasado, ¿cree que es genuina y real esa intención?

Tengo la impresión de que sí es verda-



Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina. / Óscar Pérez

dera. El ministro y los dos viceministros me han dicho que están dispuestos a abrir la discusión, a concertar. Tengo el sentimiento de que así va a ser.

Muchas personas tienen la sensación de que estamos en el mismo escenario de hace dos años, con varios proyectos de reforma en el Congreso. ¿Lo ve de la misma manera?

He dicho que hemos perdido dos años de discusión, porque muchas de las cosas que necesita el sistema se hubieran podido hacer sin proyecto de ley y sin armar semejantes discusiones y dilación. Por ejemplo, la prohibición de la integración vertical se pudo hacer hace rato. El fortalecimiento de la red pública no necesita ley; es una obligación del Estado. La estrategia de atención primaria está clarísima en la Ley 1438 del 2011. Creo que ya es hora de que todos nos pongamos de acuerdo. Estamos en una crisis muy compleja.

### ¿Cree que estos dos años de discusión tuvieron un efecto en la capacidad y operación del sistema de salud?

Sí, esto ha generado un efecto en la atención. En primer lugar, la falta de recursos hace que los que reciben, que son las EPS, no les paguen a tiempo a las IPS. Las IPS no les pagan a tiempo a sus empleados y, además, tampoco tienen la disponibilidad de medicamentos y de insumos. Ese es un efecto dominó. También tiene un efecto en quienes prestan el servicio, se empieza a generar desconfianza dentro del sector, que no favorece la operación en el sistema.

¿Cree que entre los actores del sistema se ha roto la confianza? La Federación Médica Colombiana, organización que es cercana a la exministra Carolina Corcho, por ejemplo, criticó el articulado que construyeron...

Es verdad que se han generado muchas situaciones de enfrentamiento entre diferentes actores de la salud. La situación entre prestadores y aseguradores, por ejemplo, es una difícil. Entre el Gobierno y los aseguradores también se han generado cuestiones.

Ya hay otras situaciones que son personales, que pueden suceder y que no vale la pena ni siquiera pararle bolas porque no son cosas de fondo. Ese grupo (el sector que es cercano a la exministra Corcho) sugiere que estamos defendiendo a las EPS. No las estamos defendiendo, estamos diciendo que las Gestoras, en lo que deben convertirse, deben hacerse cargo del riesgo en salud y el riesgo operativo, pero que no debe haber intermediación financiera y que el riesgo financiero lo debe asumir el Gobierno a través de la Adres.

¿Qué ha cambiado estos años para que esa

### Hallan especie de mariposa endémica colombiana

En los bosques de la cordillera Occidental fue descubierta una nueva especie de mariposa diurna endémica de Colombia, la cual habita en Antioquia, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Los investigadores encargados del hallazgo de "Emesis pacis" o mariposa

pacífica colombiana", como fue nombrada, son John Curtis Callaghan, Indiana Cristóbal Ríos Málaver y Marysol Trujano-Ortega. Los investigadores recolectaron un ejemplar macho de la mariposa en el Parque Nacional Natural Tatamá, en Risaralda. Después de un estudio morfológico externo e interno se pudo corroborar que era una especie que no se había descrito antes. "Es una mariposa que se caracteriza por tener un color café claro y medir 21 mm", dicen los investigadores.



### sostenibilidad del sistema esté en riesgo?

Ahí hay varias cosas importantes. En primer lugar, ciertamente la UPC que se debe dedicar solamente al plan de atención básica, al plan de beneficios, se ha vuelto insuficiente porque la salud en el mundo hoy es más costosa. ¿Por qué? Primero, porque hay un cambio demográfico. Colombia se está envejeciendo más rápido que otros países.

El segundo factor es el epidemiológico. No tenemos una transición epidemiológica, en donde primero son las enfermedades infecciosas las que afectan a las personas, después las enfermedades crónicas. Tenemos una acumulación epidemiológica: pasa de todo. Se siguen matando no sé cuántos motociclistas al día, pero también está aumentando la incidencia de cáncer, y tenemos enfermedades cardiovasculares y una alta proporción de pacientes diabéticos. Tercero, la tecnología evoluciona, y obviamente esto hace más costosa la prestación del servicio.

Hablemos de la autonomía médica. Este proyecto elimina las autorizaciones que hoy hacen las EPS y deja eso en manos de la autorregulación médica. Esto genera preocupación porque las autorizaciones son un control de gasto. ¿Qué responde?

Nosotros defendemos la autonomía por encima de cualquier cosa, porque lo que ha

sucedido en este sistema es que a los médicos, y en particular a los generales, les dicen "no puede prescribir sino tres medicamentos, y si se necesita más, se tiene que ir a donde el especialista". O "no puede ordenar sino cuatro exámenes de laboratorio". Eso limita la autonomía médica. Uno tiene que tener autonomía de decidir qué necesita un paciente. Debe haber, eso sí, autorregulación.

### El proyecto también plantea la transformación de las EPS en Gestoras. ¿Qué buscan con eso?

Ese es uno de los avances más importantes de este proyecto. Nosotros desde antes de la ley estatutaria hemos cuestionado la intermediación financiera de las EPS. Además, se los he dicho a las EPS. Como Entidad Promotora de Salud su función básica es promover la salud. Pero no lo hicieron; se dedicaron a atender la enfermedad. Y algunas buenas, como Sura, Compensar y Sanitas, empezaron a hacer eso de promoción y prevención secundaria ya tarde.

Nuestra propuesta dice que se van a transformar en Gestoras y deben gestionar el riesgo en salud y el riesgo operativo. Es decir, que empiecen a hacer promoción y prevención temprana, prevención primaria y prevención secundaria. También deben hacer la gestión de riesgo operativo, que es mirar a dónde envían al paciente, cómo funciona el sistema y cómo se desenvuelve la persona en una red de salud integrada, integral. Esa gestión la saben hacer las actuales EPS. Y el riesgo financiero, que es asumir el recaudo y el pago, que lo haga la Adres.

### Pero en ese punto, ¿será la Gestora, hoy EPS, la que va a organizar la red de hospitales y clínicas, como sucede hoy?

No, la red la conforma la entidad territorial, que son las que conforman las redes, con participación privada y pública. Cuando se trate de dos entidades territoriales se articulan entre ellas. El Ministerio de Salud es el que certifica la calidad de las redes, pero la Gestora es la que articula ese movimiento de los pacientes dentro de la red. La Gestora también hace la auditoría a las cuentas que pasan a la Adres los hospitales y las clínicas, que son parte de las redes.

### ¿Y las Gestoras pueden tener integración vertical en el primer nivel?

Pueden tener atención de primer nivel, pero no pueden ser propietarias de IPS de segundo y tercer nivel, que es donde está la integración. La Secretaría de Salud de Bogotá, por decir algo, es la que conforma la Red del Sur con determinados hospitales y centros de salud públicos y privados.

### Y por esa coordinación recibe dinero...

En la propuesta del Gobierno que se hundió dice que es un 5 % más un 3 % de incentivos de acuerdo con el desempeño. Eso les ha gustado a las EPS, porque van a ganar plata sin tener todas las dificultades que han pasado ahora.

### Y sin asumir el riesgo financiero que quedaría en la Adres, que entiendo tendría que conformar una reserva técnica...

Estamos diciendo que el Gobierno, como Adres, tiene que conformar una reserva técnica para responder cuando sea necesario.

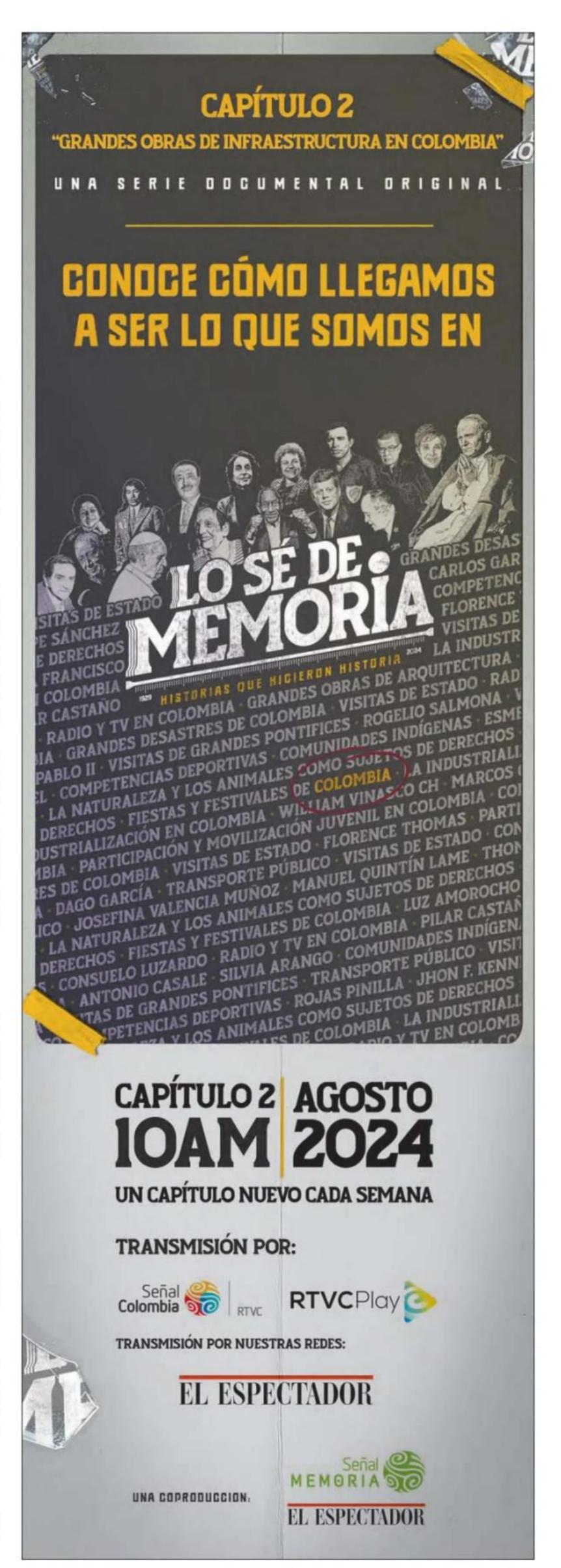





www.elespectador.com/responsabilidad-social/lado-a-lado



# LadoaLado

En julio se redujo la migración por el Darién

## Elecciones en Venezuela y migración, ¿qué viene?

Mientras voces expertas señalan que se requiere liderazgo en Colombia ante un posible aumento en la migración desde Venezuela, en regiones fronterizas se habla de acciones que van desde la atención humanitaria hasta reforzar el pie de fuerza.

### MÓNICA RIVERA Y MARÍA ALEJANDRA MEDINA C.

Ya lo advertían las voces expertas antes de las elecciones del domingo pasado: ganara Nicolás Maduro o la oposición en cabeza de Edmundo González, por distintas razones, habría un impacto en los flujos migratorios desde Venezuela hacia Colombia y el resto del continente.

María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que los ciclos electorales en ese país y la incertidumbre e inestabilidad que de ellos han derivado en los últimos años han estado relacionados con las decisiones migratorias de la población. Aunque aclara que no es el único elemento en consideración, sí se puede sumar a las muchas razones de una persona para dejar su país.

En el contexto actual de represión del régimen, Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, advierte que se podrá ver mayor migración de personas que salen en busca de protección internacional por persecución política. Eso no significa, agrega, que no "seguirá saliendo el perfil de personas que huyen de la emergencia humanitaria compleja y caben dentro de los supuestos de la definición ampliada de refugio de la Declaración de Cartagena".

Sobre el ritmo o la rapidez con que estos movimientos se pueden dar, Bolívar comenta que no es fácil hablar de eso, pues "depende de muchas cosas, incluso de cuál será el desenlace de la crisis política reciente" en Venezuela. De eso "dependerán la fuerza, el momento y la rapidez con que ocurra el flujo, que ya está ocurriendo". Esto último, explica, se debe al aumento de la persecución política que se ha visto de nuevo en Venezuela, en especial hace dos años.

desde enero de este año.

Robayo destaca que Colombia está mejor preparada que al principio del gobierno de Nicolás Maduro, en cuya administración ha salido la mayoría de los casi ocho millones de personas del éxodo venezolano. Colombia, anota, no tenía experiencia en cómo responder a un fenómeno de este tipo, cómo canalizar fondos de la cooperación internacional, por ejemplo, y mucho menos la tenían los gobiernos locales. Por eso, dice que esta es una "curva de aprendizaje" muy valiosa. Sin embargo, Bolívar y Robayo coinciden en que, paradójicamente, Colombia está hoy menos preparada que hace dos años.

"Colombia ha invisibilizado y restado prioridad al tema de la migración venezolana y eso ha tenido impacto en la cooperación internacional, porque si no se refleja la situación en tus políticas, no puedes esperar que la cooperación esté atenta a lo que suceda en el país", explica Bolívar y agrega: "También tenemos una situación en la que el PPT (Permiso por Protección Temporal) está suspendido", mientras que las solicitudes de refugio pueden tardar hasta tres años en resolverse, periodo durante el cual la persona solicitante no puede trabajar formalmente.

Robayo añade que la cooperación internacional, además, ha puesto su mirada en la atención de otras crisis de gestión migratoria alrededor del mundo y que la situación en Colombia, que, según ella, debería estar tomando la voz de liderazgo en este asunto

Para las expertas, resulta paradójico que hoy Colombia esté menos preparada para recibir la migración que

en Sudamérica, se inscribe en una realidad regional menos favorable para la movilidad humana y la búsqueda de refugio. Señala las posturas más restrictivas que han adoptado países receptores como Panamá, Chile y Estados Unidos.

La represión que se vive en Venezuela, según Robayo, debería llevar al continente a replantear sus políticas: "Estamos hablando de población con necesidad de protección, y una respuesta se esperaría también por parte de Estados Unidos, en donde ha habido una carrera electoral muy complicada, en la que el tema migratorio es popular solo al hablar de cierres y construcción de muros".

La experta opina que, si bien tanto en la frontera de Estados Unidos con México como por el tapón del Darién han disminuido los cruces irregulares en los últimos meses, esto no es sostenible. Como hemos dicho varias veces en este espacio, la migración no es un grifo que sencillamente se puede cerrar. Por el contrario, Robayo recuerda que este tipo de políticas terminan favoreciendo a las redes de tráfico de personas o las rutas más peligrosas y, en general, al nivel de precariedad de la movilidad. Concluye diciendo que Colombia debe prestar mucha atención a sus municipios fronterizos, acompañar en el inicio de diálogos y la toma de acciones también con los departamentos "para que si hay ese pico [migratorio] haya coordinación". No deja de mencionar, además, que esta sería la primera crisis de gestión migratoria que podrían enfrentar los nuevos alcaldes y gobernadores.

### ¿Cómo se preparan las regiones?

En los últimos años, alrededor de 7,7 millones de venezolanos han salido de su país, según



Colombia, al ser el principal país de acogida de migración venezolana, debería estar ejerciendo liderazgo en la materia, dicen las expertas. / Gustavo Torrijos

Internacional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que además resalta que casi 6,5 millones de estos están en Suramérica y el Caribe. Específicamente, en Colombia está el mayor número. De acuerdo con Migración Colombia, son alrededor de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos los que viven en el país, la mayoría de los cuales tienen Estatus Temporal de Protección.

Si se ahonda en estos números, se evidencia que el 52 % de los migrantes son mujeres, mientras que en las regiones donde más se han asentado son Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca, que en suma concentran el 51 % de los venezolanos en Colombia.

Junto a estas cifras, se puede analizar el tipo de migración, como la de aquellos que solo la Plataforma de Coordinación están en Colombia de tránsito y, la crisis que se ha desatado por

por consiguiente, terminan en el puente de Rumichaca, en Ipiales, donde está la frontera con Ecuador, que utilizan para llegar a los países del sur, o en el Urabá antioqueño con el fin de cruzar la selva del Darién y seguir la travesía por Centroamérica hacia el norte del continente.

Este último ha sido el paso más recurrente en los últimos años. En 2023 Migración Panamá registró el paso de 328.650 venezolanos; es decir, un promedio de 900 por día por dicha selva. Esa cifra se ha reducido en las últimas semanas por las restricciones que aplicó Panamá, pues decidió cercar con púas cuatro de los pasos más concurridos y a que había venezolanos expectantes a lo que ocurriera en las elecciones para decidir si migraban o no. Ante

### Chile endurece medidas en la frontera

Chile anunció el jueves que reforzará su frontera norte y buscará coordinarse con otros países para hacer frente a una esperada nueva ola migratoria desde Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, que la oposición denuncia como un fraude.

"Hay una preocupación de que

esto se pudiera intensificar y para eso ciertamente tenemos que prepararnos", declaró a periodistas la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El nuevo flujo de migrantes "no es algo que va a pasar en las próximas horas, pero podría pasar en las próximas semanas y meses y para

eso tenemos que prepararnos y no prepararnos solos, sino coordinados con otros países", agregó la ministra, citada por la AFP.

En febrero de 2023, el país desplegó militares en su zona fronteriza del norte en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.

La frontera norte de Chile mide casi 1.000 km.



los resultados, las expectativas están puestas en un aumento de la migración de la que los mandatarios de ciudades fronterizas (y de masiva llegada de migrantes) han comenzado a hablar.

Uno de estos fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien retomó los sondeos hechos por encuestadoras que señalan que del 18 % al 25 % de los venezolanos podría migrar, por lo que asegura que se requieren "acciones inmediatas que permitan el control de estos nuevos flujos mixtos en nuestro país, retomar el control territorial por parte del Gobierno y desplegar la atención humanitaria de carácter urgente, la cual se requerirá en mayor proporción en las zonas fronterizas, especialmente en la subregión del Urabá antioqueño".

importante que el Gobierno nacional le quite al Clan del Golfo el control territorial que tiene sobre los pasos de migrantes en el Darién, que se hagan más controles para proteger a los niños y adolescentes que emprenden estas travesías y se tomen acciones conjuntas con Panamá y Estados Unidos para dar alternativas más seguras a los migrantes.

Por su parte, Amilcar Pantoja, alcalde de Ipiales, Nariño, resalta que acompañan a los venezolanos que han programado una serie de movilizaciones que comenzarán a realizar este viernes, mientras que el flujo de migrantes por Rumichaca ha tenido un aumento considerable, similar al que se registró en enero de este año.

"El tema (el posible aumento de la migración) lo hemos tratado con el Sumado a esto indicó que es gobierno departamental y el nacional, porque estuvo el vicecanciller, el doctor (Jorge) Rojas. A él le pusimos en evidencia un tema: si se cierra el tapón del Darién, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Cada día que pasa es un día menos que tenemos para brindar tranquilidad a la ciudadanía en la frontera", aseguró Pantoja.

En el caso de Cali, el personero Gerardo Mendoza hizo un llamado tanto a las autoridades locales como nacionales para activar rutas de ayuda humanitaria para quienes van de tránsito, y sostuvo que se requieren programas institucionales que promuevan la inclusión de los migrantes en la ciudad. "Cali tiene que enfrentar realidades y los problemas se abordan visibilizándolos. Por ello, la situación migratoria merece una fuerte atención".

indicó que se tendrán que reforzar los puestos de atención migrante y los programas sociales en la ciudad. Ante esto, la Secretaría de Bienestar Social reveló que hay un punto de información en la Terminal de Cali y un centro Intégrate, donde se brinda asistencia a quienes ya viven en la capital del Valle.

En La Guajira, Miguel Felipe Aragón, alcalde de Maicao, advierte que no tiene la capacidad para atender un nuevo éxodo de migrantes, dado que la administración municipal aún está atendiendo el impacto del éxodo más reciente, por lo que pide apoyo del Gobierno nacional. En parte, lo que le preocupa es la cercanía con el paso fronterizo de Paraguachón y la asistencia humanitaria, que en el municipio la han hecho en gran medida organis-En respuesta, Alejandro Eder mos internacionales, especial- tema".

mente en La Pista, que es uno de los refugios más grandes de Latinoamérica, donde permanecen unas 13.000 personas entre indígenas y venezolanos.

En Cúcuta, donde están dos de los pasos fronterizos más importantes, los puentes Simón Bolívar v Francisco de Paula Santander. los cuestionamientos han venido del Concejo, que ve con preocupación la reducción del comercio desde el domingo pasado, así como la capacidad de atención en comparación con lo que se ha visto en anteriores pasos masivos de migrantes. El alcalde Jorge Acevedo aseguró que, debido a esa experiencia, la ciudad tiene protocolos para atender estas circunstancias. "Hoy tenemos la tranquilidad de la experiencia y esperamos que lo que suceda en Venezuela no sea tan traumático este domingo ni desborde las capacidades de la fuerza pública y de la institucionalidad".

Por último está Norte de Santander, donde se anunció la apertura de dos puntos de atención de migración en San Gil y Barrancabermejaparafortalecerlaatención en puntos recurrentes de tránsito, se activó un Puesto de Mando Unificado, en el que se articularon 40 agencias de cooperación, se mantiene la alerta amarilla hospitalaria, así como la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres) está articulada con los municipios fronterizos para dar atención humanitaria ante una migración masiva. De igual forma, se ha abordado el tema de la seguridad. "Se tiene un mayor número de funcionarios de Migración en los tres puentes internacionales, que estarán acompañados del Ejército y la Policía, quienes adicional al número de uniformados tienen un personal habilitado para evitar que haya desmanes y desorden, como se ha presentado antes. También hay articulación con Fiscalía, porque mezclados con las personas buenas también llegan delincuentes que quieren hacer de las suyas".

Fuentes de Migración Colombia le dijeron a El Espectador que la entidad ha "convocado una reunión para el 5 de agosto. En este encuentro participarán agencias y organizaciones internacionales, así como entidades del orden nacional relacionadas con el tema de la migración y los migrantes, con el objetivo de coordinar una estrategia nacional sobre este

### Película de Almodóvar protagonizará el Festival de Nueva York

La nueva película del director español Pedro Almodóvar, *The Room Next Door*, que además es su primer largometraje en inglés, será la obra central del próximo Festival de Cine de Nueva York (NYFF), según informó este jueves la organización.

The Room Next Door tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia a finales de agosto, donde compite por el León de Oro, y después se presentará ante el público estadounidense el 4 de octubre en una gala durante la 62 edición del NYFF, se indica en un comunicado.

Almodóvar, citado en la nota, se declaró "encantado" por la noticia, y además reveló que las dos protagonistas, Tilda Swinton y Julianne Moore, precisamente acuden a ver una película en la sala Alice Tully Hall del Lincoln Center, donde se estrenará, en una de las escenas.

The Room Next Door es "la obra de un artista en la cúspide de sus poderes: una película sabia, con exquisita actuación y dolorosamente bella que se siente perfectamente calibrada para este momento", agregó. se centra en ingrid y Martha, dos mujeres que fueron muy amigas en su juventud y años después vuelven a encontrarse.

## Cultura

Entrevista

## "No vine a favorecer a algunos y a lucirme con unas cifras"

Tras un año de haberse posesionado en el cargo, Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, habló sobre lo que han sido estos 365 días al frente de la cartera: reflexiones sobre los aciertos, los errores y los anhelos.

LAURA CAMILA ARÉVALO DOMÍNGUEZ SAMUEL SOSA VELANDIA

No tenía experiencia como funcionario público, pero, a pesar de eso, hay cierto consenso en que se ha ganado el respeto de sus compañeros en el interior de la institución... Comencemos a hablar de su día a día trabajando en esto.

Es verdad, no tengo experiencia. Solo había trabajado un año en el sector público como coordinador cultural de la Biblioteca Nacional, y fue una experiencia extraña, porque era un contratista. Lo que sí puedo decir es que cuando hemos sido periodistas o hemos trabajado en el mundo cultural concebimos la acción política de un ministro de Cultura de una forma distinta, más que simplemente administrar. El mensaje que mandó el presidente al escoger un gestor o a un editor, con el que no tenía mayor relación que haber construido un diálogo sobre un libro que edité, es de confianza, y eso es lo que he venido a honrar. Para mí ha sido importante tener respeto por esto y un agradecimiento por un reconocimiento que no busqué, pero para el que tengo que estar a la altura. No tenía experiencia en la administración pública, pero sí me había preparado, sin saberlo, en un trabajo político a favor de un sector que necesita unas condiciones distintas, representación y dignificación, porque estuve de ese lado.

Suponemos que su visión sobre lo que implica ser un funcionario público ha cambiado...

La cultura del servidor público debe cambiar. No me preparé para esto, es verdad, pero eso me ha hecho pensar que, quizá, ni la gente de mi generación o alguien del sector cultural se preparó para hacerlo, porque despreciamos lo público, que se convirtió en un entramado imposible de comportamientos, como el clientelismo y la falta de transparencia. Por eso mi actitud ha sido la de honrar todas mis críticas e intentar hacer lo contrario.

La cultura y los funcionarios culturales somos muy tímidos y poco ambiciosos a veces en lanzarles retos a otras instituciones".

Hace unos meses hablamos de que quería mejorar las condiciones de los trabajadores del Ministerio. Se refirió, incluso, hasta de un cambio de computadores y algunas herramientas. ¿Cómo ha sido trabajar y enfrentarse a un sistema que lo conflictúa por sus métodos y procesos que podrían demorar los resultados? ¿Ha logrado cambiar algo?

Lo he enfrentado gracias a lo que aprendí del periodismo: nosotros sabemos trabajar con cierres de edición; no hay tiempo para dilatar las entregas que tenemos. En ese sentido, nuestra profesión nos ha exigido profesionalismo y compromiso, algo que me ha servido para estar acá. Para hacer el símil con el periodismo y la edición, estoy en cierres constantes y mi propósito ha sido pedirle a la gente que asumamos una actitud mucho más ejecutiva. Si se pueden hacer periódicos, libros y obras todos los días, también se pueden ejecutar presupuestos, se puede ser más decidido y audaz en la función pública, que se tiene que reinventar y vencer a la burocracia.

Uno de los momentos que marcaron su año de gestión no tiene que ver con su papel en el Ministerio de las Culturas, sino en el de Educación. ¿Cómo fue asumir el cargo de ministro "ad hoc" en un momento tan crucial para la Universidad Nacional de Colombia?

Evidentemente, es un acto de confianza por parte del presidente: a uno no lo llaman si no hay certeza. Me sentí honrado y tomé las decisiones que debía, en conjunto con el equipo jurídico que me asesoró. Mi prioridad fue el bienestar de los estudiantes y las personas, y eso es lo que tenemos que recuperarquienes llegamos al sector público. Evidentemente, mi decisión al recomendar que se nombrara a un rector encargado era que los estudiantes pudieran regresar a clase. Al día siguiente de emitir mi resolución se celebraban los 40 años de un hecho ominoso que ocurrió en la Universidad Nacional, y que aún tiene investigaciones por desapariciones dentro de la institución, así que quería apaciguar los ánimos. Creo que, en el fondo, la cultura tiene que ver con eso: lanzar preguntas que nos permitan discutir antes de acudir a la violencia.

Después de un año como líder en el sector público y de la cultura, ¿qué piensa ahora sobre el liderazgo? Y se lo preguntamos



Juan David Correa estudió literatura en la Universidad de los Andes y se ha desempeñado como escritor, editor y periodista. / Mauricio Alvarado

porque antes dijo que no podíamos seguir en esa actitud de pensar que desde el Estado no se "podía hacer nada"...

Esta pregunta se refiere a este momento de la humanidad en el que nos preguntamos si algo de lo que estamos haciendo va a servir para este mundo tan convulso. Diría que si no lo creyera no estaría aquí sentado. A mí lo que menos me interesa es venir a una oficina, montarme en un carro y cumplir con un rol. Eso nunca me ha interesado en la vida. Del periodismo aprendí que uno produce siempre y que lo hace para aprender de uno mismo, para equivocarse, levantarse y producir cosas en esta sociedad. Eso es lo que he intentado en mi acción cotidiana, pero también ha implicado enfrentarse a la impotencia de no lograr cosas. Pero esto es lo que tienes que aprender para ser un líder. Hay que enfrentarse a las propias limitaciones y dejar de lado la ambición desmedida por las promesas que no se pueden cumplir. No hay que seguir mintiendo, ni decir cosas grandilocuentes que uno no va a hacer. Por eso también es importante tener un equipo

que te ayude a cumplir.

Hablemos de uno de sus grandes proyectos: la Ley General de Cultura. Una de las novedades es que incluirán a otros actores del sector que no eran parte de los beneficios de la legislación, como el periodismo y los medios. ¿Por qué ese interés?

No quería proponer leyes para lucirme: no me interesan si no son realmente necesarias. No es una cosa que a mí me quite el sueño, pero la legislación cultural en Colombia merece romper esa idea de la gobernanza programática, que aborda todo de manera aislada. Cuando tú vas a un territorio y ves una cultura, ves que todo convive en un mismo espacio, está reunido. Y por eso nos estamos metiendo en temas en donde se supone, para muchos exministros y críticos, que no deberíamos meternos. Pero bueno, llevo en esto 25 años y me moría de las ganas por hablar de esto: los editores y periodistas somos incómodos. No vine a favorecer a algunos y a lucirme con unas cifras.

### Polémica en la inauguración de los JJ. OO. benefició a un museo

El museo Magnin de Dijon, en el este de Francia, era poco conocido hasta la ceremonia inaugural de París-2024, que impulsó de 150 a 150.000 las visitas a su sitio web por acoger el cuadro que pudo inspirar una escena polémica.

"Nuestro sitio web se disparó. Pasamos de unos 150 visitantes a 150.000 de un día para el otro", explica Leslie Weber-Robardet, encargada de comunicación del museo, que por el momento no puede precisar el impacto en las visitas físicas.

Desde 1938 el museo tiene colgado entre sus muros *El festín de los dioses*, obra del siglo XVII del pintor barroco neerlandés Jan Hermansz van Biljert y que algunos en las redes sociales asocian con la escena polémica de la ceremonia inaugural.

Esta mostraba al actor y cantante francés Philippe Katerine casi desnudo, disfrazado del dios griego del vino Dioniso, ante un banquete festivo, acompañado de drags queens y con la dj Barbara Butch como maestra de ceremonias. El director artístico de la ceremonia, Thomas Jolly, reivindicó una referencia a "un gran festival pagano conectado con los dioses del Olimpo".



Hay que enfrentarnos a nuestras limitaciones y dejar de lado la ambición desmedida por las promesas que no se pueden cumplir. No hay que decir cosas grandilocuentes que uno no va a hacer".

Otra de las banderas de este Gobierno y su Ministerio es la del patrimonio, al que han dotado de un valor político y comunicativo. ¿Qué se propone en esta ley más allá de lo discursivo?

Creo que el patrimonio debe tener una conversación en este país lo suficientemente amplia, porque nos estamos quejando como sociedad todo el tiempo de que nuestro patrimonio se está perdiendo, pero muy pocos lo cuidamos. No somos conscientes de lo que significa. Con esto quiero decir que cuando pintan de negro una Piedra del Sol en Soacha, o cuando se cae una biblioteca, ahí sí todo el mundo se escandaliza. Pero de resto no nos importa. Nos empieza a importar cuando somos adultos y creemos que son unas murallas, tres casas viejas, pero resulta que está hecho de muchas ideas que tenemos que replantearlos, porque, además, y esto tiene que ver con lo del feminismo, el patrimonio es una idea patriarcal, y eso también hay que discutirlo.

### Hablemos de sus equivocaciones a lo largo de este año de gestión...

Comenzaría por la excesiva idea de que se podía hacer mucho en tan poco tiempo. Esa especie de ansiedad produjo algunos momentos de tensión en la gente y el Estado, porque la construcción institucional no permite actuar de manera tan rápida. Lamento la incapacidad para invertir en los territorios excluidos, que no hayamos logrado aún que la contratación pública para ciertas comunidades o grupos sea de manera directa, mas no a través de terceros o convocatorias. Pero por eso nos esforzamos en crear proyectos con la gente. Los territorios necesitan otra actitud de los funcionarios públicos, por eso me he esforzado en viajar, escuchar y entender que las

culturas colombianas son distintas. Hubo un error también en considerar que todas las convocatorias tenían que abrirse al país y quitar muchas cosas que beneficiaban a ciertos sectores urbanos. Eso lo vamos a corregir este año. Escuché a quienes se que jaron al respecto y vamos a recuperar las convocatorias para la gente de la urbe. Me muero por crear soluciones para los artistas y los gestores culturales en Colombia.

### Y sobre la gestión cultural, ¿qué piensa ahora? Ese campo sí es conocido para usted.

Tengo que reconocer que la gestión cultural en Colombia tiene un camino y ha tenido miles de personas, gracias a las cuales puedo hacer lo que hago hoy. No soy Adán, no me he inventado el mundo, ni estoy haciendo esto porque soy mejor que los demás, sino porque he aprovechado una historia construida en este Ministerio y en lo que era Colcultura. Diría que nos falta mucho trabajo con la diáspora. La idea de trabajar con la gente es todavía muy frágil, no la hemos podido armonizar. La cultura y los funcionarios culturales somos muy tímidos y poco ambiciosos en lanzarles retos a otras instituciones.

### ¿Cuál es la misión del sector cultural en un país como Colombia?

La misión del sector cultural en Colombia es pensarse como un sector de largo aliento. Quienes vamos llegando no podemos trabajar para que nuestros egos crezcan, sino para crear las condiciones que expandan al sector. Esa ha sido mi lucha. Evidentemente faltan muchas cosas. En un año no se soluciona todo, pero insisto, todos los días hago un autoexamen crítico y no me creo el cuento de que soy el mejor.

### Ponte BIBO

### Complementariedad: rol clave de la energía solar y eólica

La energía solar y eólica son fundamentales para avanzar en la transición energética; algo que entiende ISAGEN, cuya generación es 100 % renovable y limpia.

Estas fuentes son complementarias, pues sus características técnicas y ambientales no las clasifican como energía firme, como las hidroeléctricas y las térmicas. En este caso, el factor de capacidad de planta (la proporción entre la energía generada y la que se podría generar a plenitud) es importante para planear la confiabilidad de todo el sistema. En el caso de la generación solar, ese factor se sitúa del 10 al 30 %, por la variación de la radiación solar; valores lejanos de la hidroelectricidad, que sostiene mayoritariamente la demanda eléctrica.

La última subasta de cargo por confiabilidad (febrero 2024) entregó 99 % de los compromisos a plantas solares para el periodo 2027-2028. Un hito en términos de transición, pero que plantea interrogantes sobre la confiabilidad de esta energía para atender una demanda que viene aumentando por encima de lo proyectado por la UPME (este año ha crecido al 5 % sobre 3 % proyectado).







EL ESPECTADOR

Respalda



www.elespectador.com/ambiente/bibo/ 🕞 🛇 🎯 🕣 🕝 @BIBOCo

### EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos.
Productor general: Élber Gutiérrez Roa.
Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórguez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

EE

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704,

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

### La prudencia no puede llegar hasta la complicidad

Gustavo Petro, quiere ser reconocido como un demócrata, no puede continuar en su ambivalencia. Cuando se trata de enemigos ideológicos, es el primero en escribir en su cuenta de X, convocar a la comunidad internacional, invocar a la Organización de Estados Americanos e intervenir, sin reparo alguno, en la política interna de otros países. Cuando se trata de un aliado estratégico, la vía es la prudencia, que celebramos, pero que no puede llevarse hasta la complicidad con una tiranía. En el ajedrez que está jugando el mandatario con Venezuela tiene que dejar algo claro: Colombia no avalará lavarle la cara a un fraude evidente y a un gobierno autoritario y violento en sus formas.

Cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado en Perú y fue destituido, el presidente Petro convirtió su cuenta de X en el principal escenario de una lucha diplomática. Lamentó la caída de Castillo, dijo exactamente cómo pensaba que debía proceder el país vecino y pidió la intervención de organismos internacionales. Cuando Bernardo Arévalo fue elegido en Guatemala y se enfrentó a intentos por no dejarlo posesionar, el apoyo del presidente Petro fue esencial y vehemente. No tuvo dudas en decretar

ganadores y perdedores en esos escenarios, así como tampoco le ha temblado el criterio para romper relaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel. Cada una de esas manifestaciones hacen que su condescendencia con la dictadura que se tomó Venezuela y sus silencios sean ahora especialmente elocuentes.

Se dirá que la Cancillería pidió reconteo desde el primer día, lo que es cierto. También se dirá que el propio presidente Petro no ha querido reconocer el resultado, ha pedido auditoría y está jugando a no romper relaciones con un país clave, lo que también es verdadero, incluso explicable. Empero, cuando la Organización de Estados Americanos iba a pedir verificación de las actas por un mecanismo independiente, Colombia se abstuvo de votar con argumentos irrisorios. Ha surgido un temor que, esperamos, sea solo especulación. ¿Será que Andrés Manuel López

En el ajedrez que está jugando el presidente Petro con Venezuela tiene que dejar algo claro: Colombia no avalará lavarle la cara a un fraude evidente y a un gobierno autoritario".

Obrador, Lula da Silva y Gustavo Petro jugarán a mediar con el objetivo de que se lave la cara a la manipulación de los resultados en Venezuela? Al mandatario mexicano no le pedimos coherencia alguna porque su talante poco democrático es bien conocido, pero que eso ocurra con el brasileño y el colombiano deja muchísimo que desear.

Maduro no piensa dejar el poder. Que pida auditoría del Tribunal Supremo de Justicia es una burla, pues sus decisiones hace mucho tiempo son un capricho asociado al chavismo. Si Colombia insiste en diálogos infructuosos y pide respetar una "institucionalidad" secuestrada por el oficialismo venezolano, en la práctica estará avalando la tiranía. El Centro Carter, no un intruso, sino observador con invitación oficial a las elecciones en Venezuela, fue claro en decir que el proceso no fue democrático. La violencia del régimen y sus "colectivos" en estos días van sumando muertos y hay poca condena desde nuestro país. La persecución judicial a la oposición es poco disimulada en su interés autoritario. ¿Permitiremos todo eso solo porque Venezuela es un aliado importante para la paz total? Si la respuesta es afirmativa, por más maromas retóricas que adopte el presidente Petro, la realidad será clara: su defensa de la democracia no es más que oportunismo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### Un fraude de esa magnitud es imposible de ocultar

PATRICIA LARA SALIVE



"ESTO NO SE VA A QUEDAR ASÍ", DICE en El País de España Anny Luces, una enfermera que vive de ser niñera porque se cansó de recibir el bajo sueldo que le pagaban en el hospital donde trabajaba en Venezuela. Y eso mismo parecen estar pensando las dos terceras partes de los venezolanos que, todo parece indicar, votaron en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González, candidato apoyado por María Corina Machado, la líder opositora cuya candidatura presidencial fue inhabilitada con cualquier disculpa por el gobierno de Maduro.

Y es que hasta el momento de escribir esta columna, tres días después de celebradas las elecciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de ese país no ha sido capaz de mostrar las actas de votación ni de escrutar los resultados voto por voto, como se lo pide la mayoría de los gobiernos, comenzando por el de Estados Unidos hasta los de centro izquierda del continente -Chile, Brasil, México y Colombia-. Mientras tanto, la oposición, en protesta, se volcó a las calles y colocó en una página web a la que tiene acceso cualquier venezolano poniendo el

número de su cédula, cerca del 80 % de las actas y, en ellas, Edmundo González muestra una votación de más de siete millones, mientras que Maduro apenas saca un poco más de tres, es decir, que lo supera por más del doble de los votos. No obstante, sin mostrar ningún soporte, en la noche de las elecciones el Consejo Nacional Electoral dijo que Maduro había ganado con el 51 % de la votación.

¡Un fraude de esa magnitud es imposible de ocultar! Tal vez si la ventaja hubiera sido de medio millón de votos, algo habría podido hacer Maduro para manipular los resultados, pero cuatro millones de votos no los esconde nadie.

De modo que a él no le queda más alternativa que seguir el consejo que le dio el Presidente Gustavo Petro en su trino tan demorado como sensato: "Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con la veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional (...) Proponemos respetuosamente

por el de Estados Unidos hasta los de centro izquierda del continente -Chile, Brasil, México y Colombia-. Mientras tanto, la oposición, en protesta, se volcó a las calles y colocó en una página web a la que tiene acceso cualquier venezolano poniendo el dadivas se le voltee en contra".

llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una Declaración Unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Esa es la única salida. Porque, de otra manera, para sobrevivir en el poder, Maduro tendría que pasar por encima de casi toda la comunidad internacional, masacrar a la población y someter a su país y a sus habitantes a un aislamiento cada vez mayor y a que soporten nuevamente unas muy duras sanciones económicas que les harían la vida más difícil a la inmensa mayoría de los venezolanos que están mamados de Maduro, de su gobierno, de sus camisas rojas, y de esa postración económica que hallevado a cerca de siete millones de venezolanos, a quienes en su mayoría les impidieron votar, a buscar un mejor futuro fuera de su país.

Sin embargo, a Maduro también puede pasarle que se le dividan las fuerzas armadas, que el sector que no recibe las dádivas se le voltee en contra, y que una multitud de millones de venezolanos, dispuesta a todo menos a seguir aguantándoselo en el Palacio de Miraflores, llegue hasta allá y lo saque como sea.

Como dice Anny Luces, la enfermera-niñera citada por *El País*, "¿cómo no se da cuenta de que la gente no lo quiere?".

www.patricialarasalive.com @patricialarasa

### Nieves



### En peligro la salud del Valle

SIRIRÍ MARIO FERNANDO PRADO



SI EN DOS MESES NO SE HA NORMALIzado el pago por parte de la Adres y las EPS a las IPS del Valle, el servicio de salud colapsará para una población de más de cuatro millones.

No sé si algo similar está sucediendo en otros departamentos, pero aquí la situación es en extremo preocupante al punto de que varias clínicas y hospitales están anunciando el cierre de algunos de sus servicios porque el incumpli-

miento del Estado los tiene quebrados. Esto produce de inmediato, además, un despido colectivo de miles de personas entre los que se cuentan enfermeras, personal paramédico y administrativo, profesionales y especialistas. Pero los más perjudicados serán los pacientes que no van a recibir los medicamentos y se pondrán en peligro sus vidas y la atención a sus consultas para atender sus dolencias. Se generará con ello un caos total en los demás centros de atención. que no darán abasto para recibir una avalancha de personas urgidas de los servicios médicos a los cuales tienen un derecho adquirido que han pagado durante buena parte de sus vidas.

Se sabe, por ejemplo, que una clínica que atiende un 25 % de los partos en Cali, está asfixiada y no puede seguir atendiendo con celeridad y ya las embarazadas están tratando de que las atiendan en otros centros. E igual sucede con el Hospital Infantil Club Noel, que por estos días conmemora cien años de fundación y que ha atendido a millones de niños de bajos recursos, y le ha salvado la vida a miles de infantes, y ni hablar de una prestigiosísima clínica a la cual se le adeuda cerca de un billón de pesos.

El Ministerio de Salud y su Superintendencia no pueden seguir pasando de agache y tomándole el pelo a esta responsabilidad. ¿O qué será lo que está tramando a costillas de la salud y de lavidademillones decolombianos?; Aquísíque puede repetirse que resultó peor el remedio que la enfermedad!

Mheo



### ¿Principios de realidad?





MI OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO CHAvista en Venezuela es muy mala. Lo vengo diciendo desde hace años. La tragedia del vecino país, con su aparato productivo destruido y un gobierno montado sobre una dura maquinaria de perpetuación en el poder, duele en el alma. Además, constituye un elemento de claro retroceso democrático en el continente.

A raíz de ello, toda una corriente de opinión (en la que participan personas de reconocida capacidad e inteligencia) exige al gobierno colombiano pronunciamientos fuertes, desgarramientos de vestiduras y gestos dramáticos, contra Maduro. Sé que en esto, como en algunas otras materias, voy un poco en contravía, pero creo por el contrario que deberíamos mantenernos disciplinadamente en la línea de pronunciamientos parcos y prudentes, destacando a la vez la preocupación por lo que sucede y ofreciendo buenos oficios a todas las partes involucradas.

Claro: como país garante no podemos condonar lo que sucedió. Pero tenemos que pensar la cuestión en una perspectiva más amplia. Esta es una excelente ocasión para dejar de reprodu-

En particular, ¿en qué clase de activismo democrático puede y debe involucrarse la Colombia de hoy?

Hay cuatro criterios de realismo duro que invitan a la prudencia. Primero, Colombia, país aún muy vulnerable, tiene un par de socios estratégicos con los cuales no puede dejar de interactuar. Venezuela es uno de ellos. Estados Unidos es otro. Ojo: la democracia liberal en la potencia del norte tampoco está garantizada. El hasta ahora probable ganador de las elecciones que se avecinan, Trump, dijo en un discurso reciente: "cristianos, mis hermosos cristianos, voten por mí masivamente en noviembre, y ya no tendrán que votar más" (cito de memoria, pero no distorsiono en lo más mínimo el contenido de su declaración; pronto volveré al tema). Nadie, incluyendo a los propios Estados Unidos, hace activismo democrático sin considerar sus apuestas vitales. Lord Palmerston puede haber ido demasiado lejos, pero es mejor no olvidar que no solo tenemos amigos y aliados, sino también intereses. La prioridad nuestra debería ser dar una señal pública clara y enérgica a esos socios estratégicos de que estamos dispuestos a trabajar con cualquier gobierno que tengan, independientemente de su orientación.

Segundo, cada vez más las elecciones son objeto de disputas acaloradas. ¿No vieron a Vicky Dávila declarar con dos años de anticipación que las nuestras de 2026 serán fraudulentas? Se me podrá contraargumentar que lo de Dávila es periodismo de sentina más color local. cir mecánicamente rutinas y sentidos comunes. Sí: pero es la expresión de una tendencia global,

ni de lejos asociada solo a la franja lunática. Ya muchos países (también en el norte global: vean no más a los Estados Unidos) han tenido, y tendrán, elecciones contestadas.

Tercero, el activismo democrático mismo ha sido criticado, por buenas razones. Este es dueño de un patrimonio respetable, a veces glorioso, y no sólo de inspiración "otanista". En América Latina fue dispositivo fundamental para protegernos de la recaída en dictaduras militares. Pero, sobre todo de manera reciente, se construyó sobre contabilidades por partida doble reprochables. ¿Cómo creerle a Blinken sus admoniciones al régimen de Maduro si el congreso estadounidense recibió entre aplausos al genocida Netanyau?

Pero, cuarto, estamos presenciando el nacimiento -duro, traumático- de un mundo multipolar. Hay que entenderlo. Eso no significa cejar un instante en la defensa de la democracia. Pero sí reconsiderar lo que significa el concepto de "autodeterminación", fundacional para el sistema internacional de la segunda posguerra. Ese concepto parecía irrevocablemente pasado de moda. Del lado soviético, la "soberanía limitada", atribuida a Brezhnev, lo había condenado al basurero de la historia. Del lado occidental, se pensó que la caída del Muro de Berlín lo había llevado a la obsolescencia. Pero, si no queremos volar en pedazos, tendremos que acordarnos de que países con distinto régimen político y social deberían poder coexistir bien. Esto se aplica a Venezuela, pero también a Bukele, Boluarte, y muchos etcéteras.

### Que nos perdone el olimpismo

LAURA GALINDO



HABLEMOS DE LOS OLÍMPIcos. Son varias las voces de protesta ante la participación de Israel este año. Para muchos de nosotros, ser responsable de un genocidio no va del todo con el olimpismo que propuso Pierre de Coubertin hace más de 120 años. Un genocidio no une comunidades, ni promueve paz, ni defiende la competición saludable, libre de trampas y discriminación.

Aún así, el Comité Olímpico Internacional -que sí le impuso veto a Rusia por invadir a Ucrania- no considera que el asesinato de 300 gazaties, entre atletas, empleados y voluntarios del mundo deportivo, sea una violación a la Carta Olímpica.

Un lector más condescendiente podría argumentar que los atletas no son culpables de las decisiones de Estado, y que su participación en sana competencia es inofensiva, pero no. Y me voy a valer de un ejemplo histórico para demostrarlo: en 1936, durante la Alemania nazi, Berlín fue elegida sede de los Juegos Olímpicos, y Hitler y Goebbels vieron una oportunidad única para hacerle propaganda a su régimen. Construyeron un complejo deportivo gigante, decorado con banderas olímpicas y esvásticas, retiraron temporalmente los letreros antisemitas - para demostrar una fingida paz ante el resto del mundo- y, en contraprestación, llenaron la calles con fotos de atletas arios, todos muy blancos, muy altos, muy rubios y de ojos muv claros.

El día de la inauguración, Goebbels se encargó de que Hitler llegara entre fanfarrias y saludos nazis, acompañado de un himno compuesto por Richard Strauss, entonces partidario del régimen. Se inauguró también el famoso ritual de pasear la llama olímpica por varios lugares. En una especie de carrera de relevos, un primer corredor partió de Olimpia, en Grecia, y la llama fue viajando hasta que un último corredor la entregó en Berlín. Se inventaron también el medallero olímpico, una competencia -como si ya no hubiera suficientes- en la que cada país sumaba las medallas obtenidas en las diferentes disciplinas y, por supuesto, ganaba el que tuviera más. Adivinen quién ocupó el primer lugar. "Las Olimpiadas han devuelto a Alemania a la comunidad mundial y le han restituido su humanidad", escribió el New York Times en un artículo.

Tres años más tarde, Alemania invadió Polonia y se desató la Segunda Guerra Mundial. Al terminar los juegos, Hitler aprovechó su nueva imagen de anfitrión hospitalario y pacífico para acelerar su expansionismo y declarar a todos los judíos enemigos de Estado.

Les propongo, ahora, que saquen sus conclusiones sobre el triángulo Israel-Palestina-Comité Olímpico. Y que ojalá nos perdone Pierre de Coubertin.

@LauraGalindoM

### EE 18 / El mundo al revés

### JUAN CARLOS BOTERO



EN COLOMBIA LLEVAMOS DOS AÑOS viviendo en un mundo al revés, donde la incoherencia y la contradicción parecen ser la norma.

Tenemos a un presidente que propone un Gran Acuerdo Nacional, pero al día siguiente mete en un mismo costal a todos los empresarios del país y los llama ladrones y corruptos. Ahora vuelve y propone el mismo acuerdo político, y en seguida nombra como ministro de Educación, el encargado de velar por la formación académica de la juventud, a su seguidor más insultante, agresivo y confrontacional. No, exactamente, el mensaje idóneo para lograr el famoso Acuerdo Nacional.

Tenemos a un presidente que cada día, literalmente, anuncia o propone algo incomprensible, desconcertante y preocupante, que requiere una interminable discusión nacional que dura 24 horas, hasta el próximo anuncio del día siguiente, cuando el ciclo vuelve y se repite.

Tenemos a un Jefe de Estado que se empeña en estropear lo que no está dañado, e ignora lo que se está rompiendo en pedazos. Es un mandatario que nombra como ministro del Interior a un político y le encarga, como tarea principal, sacar adelante un proyecto de reforma constitucional que ese mismo político calificó, semanas antes y sin ambigüedades, como algo innecesario y negativo para el país.

Así ha sido la vida durante este par de años, donde el crítico más feroz de los gobiernos anteriores no tolera la menor de las críticas; donde al denunciante de la corrupción estatal le incomoda que se investiguen los casos de corrupción en su gobierno; donde ese excongresista que se lució por señalar episodios turbios de familiares de otros mandatarios, le ofende que se investiguen a sus propios familiares, incluyendo a su hijo y hermano, por casos igual de turbios; donde un presidente que juró sobre mandamientos tallados en piedra que no cambiaría la Constitución, lleva meses tratando de cambiar la Constitución, y donde ese mismo gobernante, que no vaciló en destapar, con admirable valentía, ejemplos escandalosos de silencios comprados, desempolva una embajada cerrada en Italia para dársela a un escudero a fin de garantizar su silencio. Y para aplicarle otra vuelta de tuerca a la

incoherencia, aquel silencio negociado es muy relativo, porque el mismo escudero ya anunció a gritos, en conversaciones interceptadas, lo que no piensa revelar.

Pero lo más paradójico de este mundo al revés en el que vivimos desde hace dos años es que se han invertido las cosas más elementales. Por eso conviene recordar ciertas verdades que deberían ser obvias pero que en la Colombia de hoy resultan sorprendentes.

Por ejemplo: investigar no es propiciar un golpe de Estado. Mostrar errores no es fascismo. Señalar incompetencia no es clasismo. Denunciar masacres no son calumnias. Exigir resultados no es de extrema derecha. Protestar que asesinos salgan libres no es de corruptos. Solicitar respeto a los altos mandos militares no es de nazis. Pedir puntualidad y cumplimiento de la agenda no es de neoliberales. Criticar la improvisación no es de mafiosos. Transportar el comercio no es de reaccionarios. Glorificar la falta de preparación y la ignorancia no es progresismo. Elogiar a Stalin no es válido. Y formular preguntas no es ejercer un periodismo Mossad.

Así han sido, en fin, estos dos años. Y a partir de ahora faltan dos más.

@JuanCarBotero

### DE LABIOS PARA AFUERA



Elon Musk, vamos a darnos (puños).
Pero vente pa' acá, en el Poliedro (coliseo), tú y yo. Si te gano Elon Musk, te acepto el viaje a Marte, pero te vas conmigo".

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. Al intercambiar insultos con el magnate, Maduro busca distraer del fraude electoral.

### Chócolo



### La física en Colombia no cayó de un árbol - Parte I

JUAN DIEGO SOLER "¿CREES QUE



ACABAS DE CAER DE UN cotero?", dice riendo la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en su discurso para la ceremonia de posesión de los comisionados de la Iniciativa de la Casa Blanca para el Fomento de la Igualdad Educativa, la Excelencia y las Oportunidades Económicas de los Hispanos, en mayo de 2023. "Existes en el contexto de todo lo que vives y de lo que vino antes que tú", continuaba Harris, concluyendo su referencia al regaño preferido de su madre, la científica Shyamala Gopalan. ¿Qué es eso que vino antes que usted y le permite hacer lo que está haciendo en este momento?

Soy físico. En un sentido amplio, el origen de esa profesión en nuestro país se puede atribuir al sacerdote gaditano José Celestino Mutis. Además de idear y dirigir la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, Mutis fue el primero en atreverse a enseñar en nuestras tierras las leyes del movimiento enunciadas por Isaac Newton y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, según la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. De no haber sido por el apoyo del rey Carlos

III, ese atrevimiento le habría costado una cita con la Santa Inquisición. Gracias a esa libertad, Mutis empleó el talento de naturalistas criollos como Sinforoso Mutis Consuegra, Jorge Tadeo Lozano y Francisco Antonio Zea, entre otros. Su tarea no era recoger piedritas y maticas para el virrey, sino hacer florecer las ideas de La Ilustración en nuestro territorio, ideas en las que se sustentó nuestra independencia. El más célebre de estos naturalistas es el payanés Francisco José de Caldas, quien en solitario y de manera autodidacta, descubrió que es posible determinar la altitud de cualquier punto sobre la superficie de la Tierra registrando la temperatura del agua hirviendo, e introdujo el sistema métrico decimal en la historia del Nuevo Reino de Granada.

Ese hilo de la tradición científica en Colombianos extendió directamente hasta nuestros días. El 28 de octubre de 1816, durante la campaña de reconquista española, en la plazuela de San Francisco (hoy Parque Santander), las balas de un pelotón de fusilamiento abrieron el pecho de Caldas y extinguieron las ideas de quien hoy se honra con el título de "el sabio". Ese hecho marcó el inicio de casi un siglo en que nuestra nación, desangrada y arruinada por guerras intestinas, tuvo poco tiempo para la física.

A principios del siglo XX, el ingeniero y matemático Julio Garavito Armero impulsó la reapertura de las universidades oficiales, clausuradas por la Guerra de los Mil Días, e ideó el plan para trazar los límites de las fronteras del país usando métodos astronómicos. La Oficina de Longitudes, bajo la dirección de Garavito, publicó mapas generales y regionales de Colombia, consolidando lo que hoy reconocemos como nuestro territorio. Lejos de ser un aristócrata en una torre de marfil, Garavito y otros físicos colombianos de hace un siglo estaban convencidos de que estudiar en nuestro territorio las ideas más avanzadas de la física no solamente consolidaba a nuestra nación ante el mundo, sino que hacía mejor la vida de sus habitantes. Limitados al contexto de su tiempo (que explica por qué en su inmensa mayoría eran hombres) y en las condiciones de nuestro país, sabían que la física, y las ciencias en general, no eran la solución a los problemas de hoy o los de mañana sino a los de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

El tiempo y la geopolítica les dieron la razón. Nuestro tiempo ha sido forjado por las aplicaciones de la energía nuclear, el uso de los transistores y los viajes espaciales, avances que salieron de un laboratorio de física. ¿Cómo se forman en Colombia hoy expertos y expertas en mecánica cuántica, relatividad general y otras ramas de la física que permiten esos descubrimientos revolucionarios? Ese es el tema de la siguiente entrega, pero les puedo anticipar: no cayeron de un árbol. EL ESPECTADOR

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

### Cartas de los lectores

### El valor del dinero

Es una herramienta para alcanzar metas y hacer sueños realidad. Tenerlo no es la cúspide de la vida, pero tampoco hay que demeritar su utilidad. El cómo se maneja hace la diferencia de que sea un aliado o convertirse en esclavos de él.

Al tenerlo, logramos adquirir diversidad de artículos materiales que pueden hacer la vida más fácil, es cierto, pero no cubre las necesidades humanas en el plano espiritual, las intangibles, esas que la plata no compra. Limita el disfrutar momentos por supuestas carencias económicas, desestimando que lo que hace la diferencia no es el regalo sino el detalle, ese que no cuesta nada y significa todo. Olvidando el auténtico valor de las cosas básicas e importantes y que son gratis como el amor, la lealtad, la salud, las experiencias y la vida misma.

Las palabras tienen poder y esa frase popular de "no tengo plata" se convierte en realidad. El dinero textualmente no dura, no importa que sea mucho, se va como agua entre las manos, viviendo siempre alcanzados, buscando de dónde obtener más y aunque se cuente con múltiples fuentes de ingresos no es suficiente.

Ser tacaño, tramposo, ladrón o dárselas de vivo tumbando a los demás solo trae necesidad, miseria y carencias, aunque al principio no parezca. Por el contrario, al ser generoso, compartir la fortuna y las bendiciones financieras con seres queridos, desconocidos que se puedan cruzar en el camino o con la mayor cantidad de personas que lo necesiten hace que se triplique, sin caer en el patrocinio a la pereza o vagancia de otros, porque la persona se vuelve atenida, quiere todo regalado, acostumbrándose a lo fácil, sin valorar lo que recibe del cielo. La satisfacción cuando ese dinero llega como premio al esfuerzo y sacrificio es una sensación indescriptible. No solo se agradece, sino que es usado con inteligencia, invertido con mesura y rara vez se desperdicia. Se aprende que en la vida una cosa es precio y otra muy diferente es el valor.

Martha Neuto



### Sudoku

| 9 |   |   | 1 |   | 3 | 5 |   | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 |   | 7 | 5 |   |   |   | 3 |
|   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   |   | 1 |   |   |   |
|   |   | 7 | 8 |   |   |   |   | 5 |
|   |   | 9 |   |   |   | 7 | 2 |   |
|   |   |   |   | 4 | 7 |   | 8 | 1 |
|   |   |   |   |   |   | 3 | 6 |   |

|   |   |   |   |   | 4 | 2 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 8 |   |   |   | 5 | 1 |
|   | 7 |   |   | 5 |   |   |   |   |
| 8 |   |   | 1 |   | 6 |   |   |   |
| 7 | 2 |   |   |   |   |   |   | 9 |
|   | 2 | 1 |   | 4 |   |   |   |   |
|   |   | 2 |   |   |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   | 2 | 8 |   | 4 |   |
| 6 |   | 5 |   |   |   | 1 |   | 3 |

### **Espectagrama**

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

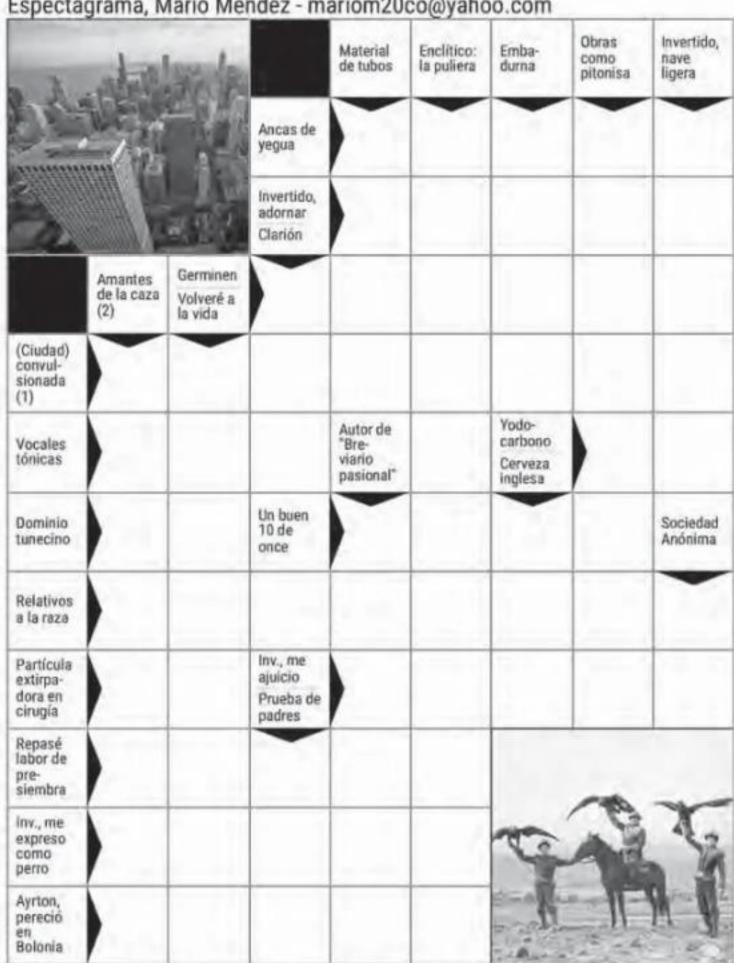

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR, Horizontales: Asais, Table, Liaré, Padres, Inercial, Ri, As, Mu, Arabicen, Motavita, Lobi, Dimas, Úsole Verticales: Pirámide, Liborina, Dé, Átomo, Aterrábalas, Visceras, Su, Abasi, Cl. ILI, Tama, Anútales.



Leo (24 jul. - 23 ago.) Necesitarás toda tu paciencia hoy para poder hacerles frente a los problemas con que te vas a encontrar. No te desesperes. Arcano del día: El Mundo.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) La desconfianza te está llevando al límite, y eso puede traer consecuencias. ¿Cuál es la necesidad de buscar problemas? Arcano del día: El Carro.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Este es un momento importante para que aproveches todo tu potencial para demostrarlo. Ten paciencia. Arcano del día: El Colgado.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Estás cambiando de ánimo constantemente. Las emociones te llevan a toda velocidad, para, piensa y actúa. Arcano del día: La Rueda de la Fortuna.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Estás siendo demasiado idealista, esto está afectando tus actividades cotidianas, es el momento de dejar de soñar. Arcano del día: La Muerte.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Sé coherente con tus cosas. Todos los objetivos que te trazaste se modificaron solo por cumplir caprichos innecesarios. Arcano del día: El Juicio.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Tu nueva actitud está influyendo en tu relación con tus pares. Estás más comprensivo e incluso impulsarás a otros. Arcano del día: El Diablo.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Ten mucho cuidado, el excesivo control de tus sentimientos te llevará a estar irritable y explotarás con quien menos esperas. Arcano del día: El Juicio.

Aries (21 mar. - 20 abr.) Las personas que te rodean están entendiendo tu forma de actuar, parece que está saliendo la ternura que tenías. Arcano del día: El Ermitaño.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Tienes mucha tensión mental por estos días, así que es normal que aparezcan sentimientos contradictorios. Arcano del día: Los Enamorados.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Qué mala costumbre tienes de exagerar las cosas, tus comentarios desvirtúan la realidad y angustian a los demás. Arcano del día: La Muerte.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Es lógico que quieras defender tus intereses, pero contestando mal y enfadándote no vas a conseguir nada. Arcano



### Olímpicas

### Boxeo agridulce

Mientras que la caucana Íngrit Valencia avanzó a los cuartos de final en la categoría de los 50 kilogramos del boxeo, la risaraldense Jenny Arias cayó en esa instancia en los 54 kilogramos y tuvo que conformarse con diploma olímpico.

### Semifinalistas en BMX

Cuatro de los cinco colombianos en competencia avanzaron a las semifinales de hoy del bicicrós en París 2024. Mateo Carmona y Diego Arboleda lo hicieron directamente, mientras que Mariana Pajón y Gabriela Bolle clasificaron por repechaje.

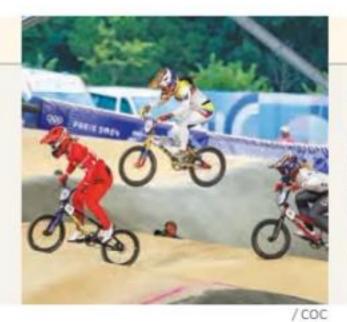

### Arcila, en octavos

En el tiro con arco individual, Santiago Arcila ganó dos partidos y se clasificó para los octavos de final, que se disputarán el sábado. Camilo Villegas y Nicolás Echavarría no tuvieron una buena jornada en el comienzo del golf.

### Otros colombianos hoy

En la jornada de este viernes se estrenan en París 2024 otros dos colombianos: Ángel Hernández, en gimnasia trampolín, a las 11:00 a.m., y la boxeadora bogotana Valeria Arboleda, en la categoría de 57 kilogramos (1:15 p.m.).

# Deportes PRIS2024



Sandra Lorena Arenas logró medalla de plata en Tokio 2020 y ocupó la cuarta casilla en París 2024./coc

Cuarta en los 20 kilómetros de París 2024

## El esperado regreso en la marcha frenética de Sandra Lorena Arenas

La pereirana, que en Tokio 2020 había logrado la plata, quedó a un solo puesto de volver a subirse al podio. En entrevista con El Espectador, alertó que el camino todavía no ha terminado y se puso como objetivo conseguir medalla en los relevos mixtos.



**FERNANDO** CAMILO GARZÓN, ENVIADO ESPECIAL A

fgarzon@elespectador.com
@GernandoCGarzon

El calambre en las piernas se sentía, como un latigazo, desde el talón hasta la zona baja de la espalda. Los pies querían paralizar el paso, pero lacabeza ordenó seguir atoda costa. Los músculos, tensos, agobiaron el ritmo de Sandra Lorena Arenas en los últimos kilómetros de la prueba, luego de una hora y casi 30 minutos de competencia, cuando el final en

Eiffel y a orillas del río Sena, ya se sentía tan cerca.

Hubo un momento, cuando la carrera ya parecía decidida para la china Jiayu Yang, y solo la española María Pérez le seguía la estela, que dio la impresión de que la colombiana se iba a quedar con el bronce. Los periodistas, escondiéndose del sol como podían en medio de una zonamixta a la intemperie y abarrotada de comunicadores, empezaron a preparar sus grabadoras para dar el "última hora" de que Colombia, en París 2024, aseguraba su primera medalla. Era de madrugada en la tierra lejana, pero en Francia, con la abrasadora luz que anunciaba Trocadero, a la sombra de la Torre el mediodía, Sandra Lorena Arenas y de la historia de la marcha feme-

iba en camino a una nueva gesta.

Jugaba a su favor la experiencia: la memoria de que hace tres años, en los Olímpicos de Tokio, la pereirana ya había logrado la plata en la marcha de los 20 kilómetros. Sin embargo, con las noticias a medio redactar y las cámaras ya prendidas, con el dedo en el "Rec" listo para disparar, inesperada, la australiana Jemima Montag pasó a la de Risaralda en un impulso incontestable.

Confesaría Arenas, minutos después, que intentó con todas sus fuerzas seguir los pasos de Montag, compañera suya de muchas batallas, pero que las piernas no le dieron para más. Que el ritmo absurdo, bajo un sol que llegó a marcar temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, en medio de una prueba que tuvo que empezar una hora más tarde de lo esperado por una tormenta que tumbó a los sonámbulos de la cama en la noche del día anterior, la dejó con el combustible justo para alcanzar la meta. Su tiempo, el mejor de toda su carrera

nina en el atletismo colombiano, fue de 1:27:03. Número extraordinario que, no obstante, resultó insuficiente para alcanzar a subirse al podio otravez. "Pueden ver lo difícil que fue la prueba cuando, incluso, haciendo récord nacional, no logramos subir al podio", le dijo a este diario minutos después, cuando, todavía sin aire, atendió a la prensa.

Sobre todo, tras la apoteosis, Sandra Lorena Arenas resaltó el hecho de su regreso: "Estoy de vuelta, lo demostré. Eso me deja conforme y feliz. No me arrepiento de nada y di lo mejor. Lograr este diploma olímpico se siente como ganar una medalla de oro. Ni en Sudamérica ni en Colombia otro atleta ha logrado esto: subirse a un podio olímpico para volver, quedar en el cuarto lugar y lograr récord nacional. Quedé satisfecha".

Iniciaba la década de 2010, cuando la risaraldense compitió en sus primeras pruebas mundiales. Brilló en casi todas, pero sobre todo en la Copa Mundo de Saransk, en Rusia, en la que, con menos de 20 años, consiguió una histórica clasificación a los Olímpicos de 2012. Esa

Logró récord nacional en la prueba y ahora va por el relevo mixto, junto a Mateo Romero. Ahí hay otra opción de ganar

vez, en Londres, quedó 29. Volvería a Río 2016, ocupando la casilla 32 y nuevamente estaría en las Olimpiadas de 2021 (plena pandemia), en las que quedó segunda, marcando un hito para el atletismo colombiano.

Después de esas justas, le costó encontrar la buena forma que la llevó al segundo lugar del podio olímpico. Lo confesó después de la prueba en París, pues dijo que las lesiones le mortificaron la vida. Las expectativas, que caen como un yunque sobre los hombros de los atletas que coronan la gloria, fueron un peso exagerado para la pereirana, que soñó desde que triunfó en Tokio con volver a sentir la magia del espíritu olímpico.

Y por eso, la mañana en París fue especial. A toda máquina, mientras le daba la vuelta una y otra vez a la Torre Eiffel, en un circuito por el famoso distrito 16 de París, entre los Jardines de Trocadero y el Palais de Chaillot, Sandra Lorena Arenas se sentía tranquila. Ni susto ni presión, estaba feliz de volver a competir en la élite. Iba concentrada en ella, en su cadencia, sus pasos y su respiración. Sabía que para meterse en la pelea, de nada le iba a servir mirar a las que tenía al lado. Esa fue la estrategia que preparó con su equipo, la que casi le da otra medalla. Tras el cuarto puesto no se sintió derrotada, todo lo contrario. "Además, en unos días volveremos para competir en los relevos mixtos junto a Mateo Romero. Ahí tenemos otra opción de medalla, lo dejaremos todo", alertó.

En un momento de la prueba, Sandra Lorena Arenas escuchó, tal vez, un grito de ánimo. Parecía en chino, dijo, pero ni siquiera lo entendió. No le importó, le sacó una sonrisa. Pensó, en ese instante, en la gente que había ido a apoyarla. Los testigos al borde del río Sena. Y pensó, también, en la gente en Colombia, en los madrugadores y los suyos, su familia y sus amigos. ¡Todo eso pasa en 20 kilómetros de carrera! Los imaginó siguiendo sus pasos, su marcha frenética que buscaba un nuevo podio olímpico. Fue entonces cuando aceleró, cuando sus pies siguieron un ritmo más firme, cuando comprendió que su regreso no solo era por ella, también por aquellos que la aman. Entonces, nos ilusionamos con la medalla. Y también ella: "¿Quién no quiere ganar el oro?", preguntó ante la pregunta. Sin embargo, en su cuarto puesto también hubo un testimonio, de lo más valioso. El esperado regreso de una gigante del olimpismo colombiano a la que solo le faltó un paso para volver a subir la cima.

### TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO













COGESTOR









Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

- **Empleos**
- 7 > Tecnología
- - Bienes Raíces 8 » Maquinaria
- Vehículos
  - 9 » Otros
- Negocios
- 10 » Módulos
- Servicios

Turismo

12 » Exeguiales

11 » Judiciales

## Clasificados

### EL ESPECTADOR

Ordene su aviso 2627700 313 889 4044 321 492 2547

### Tarifas:

- » Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

sabilidad de los diseños de los diferentes elementos

que componen la edificación, recae en los profesionales

bajo cuya dirección se elaboran. PLAZO: la presente

### Formas de Pago:

- > PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

### **Avisos**

### ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas mi camino para que yo alcance mi ideal. Tú que das el Don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea mi ilusión material, deseo estar contigo y todos mis seres gueridos en la Gloria Perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. (La persona deberá rezar esta Oración durante 3 días y será alcanzada la Gracia por más dificil que sea). Publicar en cuanto se reciba la Gracia. M.C.V.

### **Edictos**

### Avisos

AVISO A LOS ACREEDORES DE CARLOS ELI JIMENEZ

TORRES. CC: 3.188,591. El suscrito Liquidador de la persona natural CARLOS ELI JIMENEZ TORRES CC: 3.188.591, avisa a todos sus acreedores, que mediante auto del 11 de octubre de 2021 dentro del proceso número 1100140 03033 - 2021 - 001064 - 00 el Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá decretó la apertura del proceso de Liquidación patrimonial de Persona Natural no Comerciante de CARLOS ELI JIMENEZ TORRES CC: 3.188.591, y que mediante providencia del 23 de julio de 2024 se designó a LIBARDO INOCENCIO MADRIGAL RODRIGUEZ CC: 79909115, EMAIL: fibardoimadrigat@ hotmail.com, como Liquidador, quién aceptó y se posesionó del cargo; por lo anterior, se convoca a todos los acreedores del deudor a fin de que se hagan parte del proceso, y dentro del término otorgado por el artículo 566 del Código General del Proceso, a partir de la providencia de admisión y hasta el vigésimo día siguiente a la publicación del presente aviso presente sus créditos, adjuntando siguiera prueba sumaria de su existencia. LIBARDO INOCENCIO MADRIGAL RODRIGUEZ, Liquidador, H3

### AVISO LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL EL LIQUIDADOR.

AVISO. - AVISO LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL. LA LIQUIDADORA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE - ALDEMAR LIZCANO ARANGO EN LIQUIDACION PATRIMONIAL, identificado con C.C. 12.127.209 de Neiva. Informa a los acreedores y personas interesadas, que el patrimonio de la persona natural se encuentra en proceso de liquidación patrimonial por disposición del Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva - Huila, mediante Auto del 26 de enero del 2023, H1

AVISO, JAVIER ANDRES GALINDO BARRERO, en calidad de Liquidador de MIENVIO SASENLIQUIDACION, identificada con NIT 901.569.047-7 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 232 del Código de Comercio, informa a los acreedores de la sociedad, que la asamblea general de accionistas de la sociedad MIENVIO SAS EN LIQUIDACION en reunión del 20 de junio de 2024, decretó la liquidación de la sociedad, decisión que se encuentra inscrita en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá. Por lo tanto, la sociedad se encuentra en estado de liquidación. Correo electrónico para informaciones: javier.galindo@ ab-consulting.com.co H8

### SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS. SEGUNDO AVISO. La empresa INSUTEXTILEX S.A.S

EDICTO DETRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE

se permite informar el fallecimiento de la joven LAURA VALENTINA SAENZ GUTIERREZ con C.C. 1.006.004.165, quien laboro en la institución hasta el dia de su fallecimiento, ocurrido el dia 21 de junio de 2024. Las personas que se consideren con derecho a reclamar deben comunicarse al correo insutextilex@ gmail.com dentro de los quince días siguientes a esta publicación, siendo necesario presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo con el empleado fallecido. H16

EN BOGOTÁ D.C., a 1 de agosto de 2024. Ref. aviso de disolución voluntaria de HIGHER EDUCATION LATAM. S.L., SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACIÓN. Se informa a la comunidad en general que «Higher Education Latam, S.L., sucursal colombiana en liquidación» con NIT 901.629.515-0 y domicilio en Carrera 16 #79-81 Edificio Eastern Tower, Bogotá, D.C., representada legalmente por el liquidador principal Manuel Enrique Clavel Sainz Bernal, con No. de pasaporte español PAM598740, se encuentra en disolución voluntaria. Mediante escritura pública No. 3375 del 17 de junio de 2024 de la Notaría 16 de Bogotá, se protocolizó la decisión de la sucursal y la inmediata liquidación de sus operaciones. La disolución voluntaria de la sucursal fue inscrita el 4 de julio de 2024 ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el No. 00353435 del Libro IX. El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 242 del Código de Comercio, H3

PROCLAMAS MATRIMONIALES, Periódico, Fecha de Publicación: 02 de Agosto del 2024. El Sr. Fausto Yohan Morales Torres, Residente en el Barrio Bosa Recreo Parques de Bogotá de la ciudad de Bogotá. Y la Srta. Anlly Marcela Gómez Amaya, Residente en el Barrio Bosa Recreo Parques de Bogotá de la ciudad de Bogotá. Contraerán MATRIMONIO el día 19 del mes de Octubre del año del señor 2024. Si alguien conoce de algún impedimento para llevar a cabo este Matrimonio, favor informame al despacho Parroquial a los teléfonos 60 (1) 575 77 85 y/o al Celular 310 565 81 48. H14

RESOLUCION NO. 73001- 2-24-0311. Del 29 de julio

del año 2024 Por la cual se Otorga una Licencia de Construcción y se da Aprobación de Píscina. RESUELVE. Articulo 1.- OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN a la Sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. con NIT 860.058.070-6, a través de su representante legal JULIANA MELENDEZ PELA EZ con C.C. 53.178.356, en calidad de FIDEICOMITENTE PROMOTOR INVERSIONISTA del FIDEICOMISO PROYECTO EL ESCOBAL - FIDUBOGOTÁ con NIT 830.055.897-7, en las modalidades de CERRAMIENTO para efectuar el cerramiento en poste y tubo metálico, en una longitud de 505.53 ml y OBRA NUEVA para la construcción de una edificación destinada a USO RESIDENCIAL -VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE INTERÉS PRIORITARIO VIP proyecto denominado "BERMELLÓN" para desarrollarse en dos (2) etapas de construcción compuesto en su totalidad por veintitrés (23) torres de apartamentos de cinco (5) pisos, con cubierta en teja, para un total de 460 unidades de vivienda VIP, consiste en la Etapa 1 (240 unidades) y la Etapa 2 (220 unidades), en un área de construcción total de 22.582.67 m²; predio con un área útil del lote de 14,736.11 m², con un área neta urbanizable del lote de 24,950.34 m². predio ubicado en la Carrera 18 M SUR No. 157 - 67 (Acceso Peatonal), Carrera 18 M SUR No. 157 - 57 (Acceso Vehicular), El Escobal Manzana 12 Bermellón identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 350-274776 y Ficha Catastral No. 01-11-0118-0001-000, conforme al siguiente cuadro detallado: EL ESCOBAL - MZ 12 VIP - CONJUNTO RESIDENCIAL BERMELLÓN CUADRO GENERAL DE ÁREAS ÁREA DEL LOTE - M2 ÁREA UTIL 14.736,11. ÁREA NETA URBANIZABLE: 24.950,34. CUADRO DE ÍNDICES Índice de Ocupación: PERMITIDO: 7.368,06. INDICE: 0,50. PROPUESTO: 5.098,59. INDICE: 0.35. Índice de Construcción: PERMITIDO: 48.629,16. INDICA 3,30. PROPUESTO: 22.582,67 INDICE: 1.53. Tipo Torre: 1. No. Torres: 4. No. Pisos: 5 Aptos x piso: 4. Total Aptos: 80. Tipo: VIP. Tipo Torre: No. Torres: 19. No. Pisos: 5. Aptos x piso: 4. Total Aptos: 380. Tipo VIP. Total: 460. Tipo: VIP. AREA VENDIBLE - M2 UEI 1: Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo A. Area Construida Viviendas: 48,59. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas por manzana: 8. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 388,72. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo B. Area Construida Viviendas: 48,56. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas por manzana: 8. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. portipología NO incluye terrazas y/o balcones: 388,48. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo C. Area Construida Viviendas: 48,62. Total Viviendas por Torre: 5. Total Viviendas por manzana: Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 972,40. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo D. Area Construida Viviendas: 48,64. Total Viviendas por Torre: 3, Total Viviendas por manzana: 12. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 583,68. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo E. Area Construida Viviendas: 48,65. Total Viviendas por Torre: Total Viviendas por manzana: 32. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones:1.556,80.TOTAL:Total Viviendas por torre: 20. Total Viviendas en manzana: 80. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 3.890,08. UEI 2: Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo F. Area Construida Viviendas: 40,77. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas por manzana: 38. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 1.549,26. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo G. Area Construida Viviendas: 40,73. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas por manzana: 38. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipologia NO incluye terrazas y/o balcones: 1.547,74. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo H. Area Construida Viviendas: 40,82. Total Viviendas por Torre: 5. Total Viviendas por manzana: 95. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas v/o balcones: 0.00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 3.877,90. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo I. Area Construida Viviendas: 40,85. Total Viviendas por Torre: 11. Total Viviendas por manzana: 209. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipologia NO incluye terrazas y/o balcones: 8.537,65. TOTAL: Total

Viviendas por torre: 20. Total Viviendas en manzana:

380. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas

y/o balcones: 15.512,55. GRAN TOTAL: Total Viviendas por manzana: 460. Area total Viv. por tipologia NO incluye terrazas y/o balcones: 19.402,63. ÁREA CONSTRUIDA - M2 Área 460 unidades de Vivienda sin puntos fijos: 19.402,63. Area Puntos Fijos Pisos: 2.284,80. Área patios internos torres: 151,92. Equipamiento Comunal: 429,67. Áreas Técnicas: 313,65. EFICIENCIA ANV / ATC: 0.86. AREA TOTAL CONSTRUIDA (ATC): 22.582,67 CUADRO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL (Cesión Tipo B) Total Area Cesión Tipo B: 15m2 X 130m2 de vivienda. Total Exigido: 2.238,77. Cesión Tipo B: Servicios Comunales. % mínimo exigido: 15%. Exigido (M2): 335,81. % propuesto: 19,19%. Propuesta (M2): 429,67. Zonas Verdes y Recreativas. % minimo exigido: 40%. Exigido (M2): 895,51. % propuesto: 339,93%. Propuesta (M2): 7.610,29. Estacionamientos Adicionales: % mínimo exigido: 0%. Exigido (M2): 0,00. Propuesta (M2): 0,00. TOTALES: Exigido (M2): 1.231,32. % propuesto: 652,95%. Propuesta (M2): 8.039,96. CUADRO DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES (VIP) Usos: Residentes (1 x cada 10 Un). No. Parqueos Exigdos: No. Parques Propuestos: 46. TOTAL: 46. Usos: Visitantes Residentes (1 x cada 12 Un). No. Parqueos Exigdos: 38. No. Parques Propuestos: 38. TOTAL: 38. Usos: Disc (1 x cada 30 Un). No. Parqueos Exigdos: 3. No. Parques Propuestos: 3. TOTAL: O Usos: Adicionales. No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: O. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 84. No. Parques Propuestos: 84, TOTAL: 84, NOTA: Los parqueaderos para personas de movilidad reducida están siendo contabilizados con los parqueaderos de visitantes en cuenta la exigencia normativa, CUADRO DE ESTACIONAMIENTO MOTOS (VIP) Usos: Residentes (1x cada 8 Un). No. Parqueos Exigdos: 58. No. Parques Propuestos: 58. TOTAL: 58. Usos: Visitantes Residentes (1x cada 20 Un), No. Parqueos Exigdos: 23. No. Parques Propuestos: 23. TOTAL: 23. Usos: Adicionales, No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: O. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 81. No. Parques Propuestos: 81, TOTAL: 81, CUADRO DE ESTACIONAMIENTO BICICLETAS (VIP) Usos: General (1x cada 5 parqueaderos). No. Parqueos Exigdos: 33. No. Parques Propuestos: 33. TOTAL: 33. Usos: Adicionales. No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 33. No. Parques Propuestos: 33. TOTAL: 33. AREA PARQUEADEROS EN SUPERFICIE: M2: 2.027,23 AREA OCUPADA PRIMER PISO + AREA PARQ EN SUPERFICIE: M2: 7.125,82. EL ESCOBAL - MZ 12 VIP CONJUNTO RESIDENCIAL BERMELLÓN CUADRO GENERAL DE ÁREAS - ETAPA 1 ÁREA DEL LOTE - M2 ÁREA UTIL: 7.274,05. ÁREA NETA URBANIZABLE: 24.950,34. CUADRO DE INDICES Indice de Ocupación: PERMITIDO: 12.475.17. INDICE: 0,50. PROPUESTO: 2.736,44. INDICE: 0,11. Indice de Construcción: PERMITIDO: 82.336,12. ÍNDICA 3,30. PROPUESTO: 12.172,46. INDICE: 0,49. Tipo Torre: 1. No. Torres: 4. No. Pisos: 5. Aptos x piso: 4. Total Aptos: 80. Total Aptos: 80. Tipo: VIP. Tipo Torre: 2. No. Torres: 8. No. Pisos: 5 Aptos x piso: 4. Total Aptos: 160. Total Aptos: 160. Tipo VIP. Total: 240. Tipo: VIP. AREA VENDIBLE ETAPA 1 - M2 UEI 1: Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo A. Área Construida Viviendas: 48,59. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas Etapa 1: 8. Área terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 388,72. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo B. Area Construida Viviendas: 48,56. Total Viviendas por Torre: Total Viviendas Etapa 1: 8. Área terrazas y/o balcones. vivienda: 0,00. Área Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 388,48. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo C. Area Construida Viviendas: 48,62. Total Viviendas por Torre: 5. Total Viviendas Etapa 1: 20. Área terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 972,40. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo D. Area Construida Viviendas: 48,64. Total Viviendas por Torre: 3. Total Viviendas Etapa 1:12. Área terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Área Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 583,68. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo E. Area Construida Viviendas: 48,65. Total Viviendas por Torre: Total Viviendas Etapa 1: 32. Área terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Área Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 1.556,80. TOTAL: Total Viviendas por torre: 20. Total Viviendas en manzana: 80. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 3.890,08. UEI 2: Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo F. Área Construida Viviendas: 40,77. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas Etapa 1: 16. Área terrazas y/o balcones vivienda: 0.00. Área Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 652,32. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo G. Área Construida Viviendas: 40,73. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas Etapa 1:16. Área terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Área Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 651,66. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo H. Área Construida Viviendas: 40,82. Total Viviendas por Torre:

Viviendas: 40,85. Total Viviendas por Torre: 11. Total Viviendas Etapa 1: 88. Área terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Área Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 3.594,80 TOTAL: Total Viviendas por torre: 20. Total Viviendas en manzana: 160. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 6.531,60. GRAN TOTAL: Total Viviendas por manzana: 240. Área total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 10.421,68. AREA CONSTRUIDA ETAPA 1 – M2 Área 240 unidades de Vivienda sin puntos fijos: 10.421,68. Área Puntos Fijos Pisos: 1.189,26. Área patios internos torres: 80,90. Equipamiento Comunal (Portería y Administración): 195,05. Áreas Técnicas (Cuarto de Basuras y Cuartos Técnicos): 285,58. EFICIENCIA ANV / ATC: 0.86. AREA TOTAL CONSTRUIDA (ATC): 12.172,46. CUADRO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL (Cesión Tipo B) Total Area Cesión Tipo B: 15m2 X 130m2 de vivienda. Total Exigido: 1,202,50. Cesión Tipo B: Servicios Comunales. % minimo exigido: 15%. Exigido (M2): 180,38. % propuesto: 16,22%. Propuesta (M2): 195,05. Zonas Verdes y Recreativas. % mínimo exigido: 40%. Exigido (M2): 481,00, % propuesto: 231,42%, Propuesta (M2): 2.782,81. Estacionamientos Adicionales: % mínimo exigido: 0%. Exigido (M2): 0,00. Propuesta (M2): 0,00. TOTALES: Exigido (MZ): 661,38. % propuesto: 450,25%. Propuesta (M2): 2.997,86. CUADRO DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES (VIP) Usos: Residentes (1 x cada 10 Un). No. Parqueos Exigdos: 24. No. Parques Propuestos: 46. TOTAL: 46. Usos: Visitantes Residentes (1 x cada 12 Un). No. Parqueos Exigdos: 20. No. Parques Propuestos: 38. TOTAL: 38. Usos: Disc (1 x cada 30 Un), No. Parqueos Exigdos: 1. No. Parques Propuestos: 3. TOTAL: O. Usos: Adicionales. No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: O. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 44. No. Parques Propuestos: 84, TOTAL: 84, CUADRO DE ESTACIONAMIENTO MOTOS (VIP) Usos: Residentes (1x cada 8 Un). No. Parqueos Exigdos: 30. No. Parques Propuestos: 29. TOTAL: 29. Usos: Visitantes Residentes (1x cada 20 Un), No. Parqueos Exigdos: 12, No. Parques Propuestos: 13. TOTAL: 13. Usos: Adicionales. No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: O. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 42. No. Parques Propuestos: 42. TOTAL: 42. CUADRO DE ESTACIONAMIENTO BICICLETAS (VIP) Usos: General (1x cada 5 parqueaderos). No. Parqueos Exigdos: 25. No. Parques Propuestos: 33. TOTAL: 33. Usos: Adicionales. No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 25. No. Pargues Propuestos: 33. TOTAL: 33. ÁREA PARQUEADEROS EN SUPERFICIE: M2:1754,80. ÁREA OCUPADA PRIMER PISO + ÁREA PARQ EN SUPERFICIE: MZ: 4.491,24, EL ESCOBAL - MZ 12 VIP - CONJUNTO RESIDENCIAL BERMELLÓN CUADRO GENERAL DE ÁREAS - ETAPA 2 ÁREA DEL LOTE - M2 AREA UTIL: 7.462,06. AREA NETA URBANIZABLE: 24.950,34. CUADRO DE INDICES Índice de Ocupación: PERMITIDO: 12.475,17. INDICE: 0,50. PROPUESTO: 2.362,15. INDICE: 0,09. Indice de Construcción: PERMITIDO: 82.336,12. INDICA 3,30. PROPUESTO: 10.410,21. INDICE: 0,42. Tipo Torre: 2. No. Torres: 11. No. Pisos: 5. Aptos x piso: 4. Total Aptos: 220. Total Aptos: 20. Tipo VIP. Total: 220. Tipo: VIP. UEI 2: Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo F. Area Construida Viviendas: 40,77. Total Viviendas por Torre: Total Viviendas por manzana: 22. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 896,64. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo G. Area Construida Viviendas: 40,73. Total Viviendas por Torre: 2. Total Viviendas por manzana: 22. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipologia NO incluye terrazas y/o balcones: 896,06. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo H. Area Construida Viviendas: 40,82. Total Viviendas por Torre: 5. Total Viviendas por manzana: 55. Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipologia NO incluye terrazas y/o balcones: 2.245,10. Tipos de Vivienda: Total Construido Vivienda Tipo I. Area Construida Viviendas: 40,85. Total Viviendas por Torre: 11. Total Viviendas por manzana: Area terrazas y/o balcones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o balcones: 0,00. Area total Viv. por tipología NO incluye terrazas y/o balcones: 4.942,85. TOTAL: Total Viviendas por torre: 20. Total Viviendas en manzana: 220. Area total Viv. por tipologia NO incluyeterrazas y/o balcones: 8,980,95. GRAN TOTAL: Total Viviendas por manzana: 220. Area total Viv. por tipología NO incluve terrazas y/o balcones: 8.980,95. AREA CONSTRUIDA - M2 Area 220 unidades de Vivienda sin puntos fijos: 8.980,95. Area Puntos Figos Pisos: 1.095,55. Área patios internos torres: 71,03. Equipamiento Comunal Cubierto: 234,62. Áreas Técnicas: 28,07. EFICIENCIA ANV / ATC: 0.86. AREA TOTAL CONSTRUIDA (ATC): 10.410, 21. CUADRO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL (Cesión Tipo B) Total Area Cesión Tipo B:15m2 X130m2 de vivienda. Total Exigido: 1.036,26. Cesión Tipo B: Servicios Comunales. % minimo exigido: 15%, Exigido (M2): 155,44. % propuesto: 22,64%. Propuesta (M2): 234,62. Zonas Verdes y Recreativas. % minimo exigido: 40%. Exigido (M2): 414,51. % propuesto: 465,85%. Propuesta (M2): 4.827,48. Estacionamientos Adicionales: % minimo exigido: 0%. Exigido (M2): 0,00. Propuesta (M2): 0,00. TOTALES: Exigido (M2): 569,94. % propuesto: 888,17%.

Total Construido Vivienda Tipo I. Área Construida | ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES (VIP) Usos: Residentes (1 x cada 10 Un). No. Parqueos Exigdos: 22. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. Usos: Visitantes Residentes (1 x cada 12 Un). No. Parqueos Exigdos: 18. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. Usos: Disc (1 x cada 30 Un). No. Parqueos Exigdos: 1. No. Parques Propuestos: O. TOTAL: O. Usos: Adicionales, No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 40. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. Los parqueaderos faltantes para cumplimiento de norma se encuentran en etapa 1. CUADRO DE ESTACIONAMIENTO MOTOS (VIP) Usos: Residentes (1x cada 8 Un). No. Parqueos Exigdos: 28. No. Parques Propuestos: 29. TOTAL: 29. Usos: Visitantes Residentes (1x cada 20 Un), No. Parqueos Exigdos: 11. No. Parques Propuestos: 10. TOTAL: 10. Usos: Adicionales. No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: O. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 39. No. Parques Propuestos: 39. TOTAL: 39. Los parqueaderos faltantes para cumplimiento de norma se encuentran en etapa 1. CUADRO DE ESTACIONAMIENTO BICICLETAS (VIP) Usos: General (1 x cada 5 parqueaderos). No. Parqueos Exigdos: 8. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. Usos: Adicionales. No. Parqueos Exigdos: O. No. Parques Propuestos: O. TOTAL: 0. TOTALES: No. Parqueos Exigdos: 8. No. Parques Propuestos: 0. TOTAL: 0. Los parqueaderos faltantes para cumplimiento de norma se encuentran en etapa 1. ÁREA PARQUEADEROS EN SUPERFICIE: M2: 272,43. ÁREA OCUPADA PRIMER PISO + ÁREA PARQ EN SUPERFICIE: M2: 2.634,58. EL ESCOBAL - MZ 12 VIP – CONJUNTO RESIDENCIAL BERMELLÓN TORRES DE VIVIENDA UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI-1 TORRE A SENCILLA. CANTIDAD: 4. Nº TORRES: 1, 2, 5 Y 6. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA: A. TOTAL M2: 97,18. B. 97,12. C. 243,10. D. 145,92. E. 389,20. TOTAL ÁREA: 3.890,08. Punto fijo piso 1: 22,17. Punto fijo piso 2, 3 y 4: 56,16. Punto fijo piso 5: 19,79. TOTAL ÁREA PUNTO: 392.50. Área patios internos: 29,24. TOTAL AREA: 4.311,82. UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI-2 TORRE B SENCILLA, CANTIDAD: 19. Nº TORRES: 3, 4,7 AL 23. TIPOLOGÍA DE VIVIENDA: F. TOTAL M2: 81,54, G. 81,46. H. 204.10. I. 449.35. TOTAL AREA: 15.512.55. Punto fijo piso 1: 23,96. Punto fijo piso 2, 3 y 4: 56,01. Punto fijo piso 5: 19,63. TOTAL ÁREA PUNTO: 1.892,31. Área patios internos: 122,68. TOTAL AREA: 17.527,54. TOTAL: 21.839.35. COMUNALES UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 3 PORTERÍA. CANTIDAD: 1. PISO: PRIMERO, AREAS: Recepción y sala de esp. TOTAL M2: 40.43. Cocineta: 7.74. Baño servicio: 2.81. Casilleros: 15.32. Circulaciones internas: 1.86. Circulación cubiertas (Pér: 8.48, Pérgola acceso vehicular: 32.40, Aleros: 10.72. TOTAL: 119,40. UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 4 COMUNAL. CANTIDAD: 1. PISO: PRIMERO. ÁREAS: Salón Comunal: 104,39. Cuarto Técnico: 4,54. Baño: 2,92. Baño PMR: 6,02. Aseo: 1,55. Aleros: 21,89. TOTAL: 141,31. UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 5 BAÑOS PISCINA. CANTIDAD: PISO: PRIMERO. ÁREAS: Baño de hombres: 13,50. Baño de mujeres:17,11. Baños PMR: 8,38. Casilleros: 1,68. Acceso Baños: 4,62. Aleros: 12,67. TOTAL: 57,56. UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 6 BBQ. CANTIDAD: 1, PISO: PRIMERO, ÁREAS: Pérgola: 35.75. TOTAL: 35,75. UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 7 ADMINISTRACIÓN. CANTIDAD: PISO: PRIMERO. ÁREAS: Accesos: 2,44. Sala de juntas. Adminis: 28,13. Depósito: 3,02. Administración: 15,41. Aseo: 3,14. Cuarto de Equipos: 3,18. Aleros: 14,22. TOTAL: 75,65. TOTAL: 429,67. ZONAS TECNICAS UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 5 CUARTO DE BOMBAS PISCINA. CANTIDAD: 1. PISO: 50TANO. AREAS: Cuarto de Bombas. TOTAL M2:18,98. Punto Fijo: 9,09. TOTAL: 28,07. UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 7 CUARTO DE BASURAS. CANTIDAD: 1. PISO: PRIMERO. AREAS: Residuos Orgánicos: 4,64. Residuos Plásticos - Cart: 4,00. Residuos Vidrios: 4,00. Recolección: 4,64. Circulación: 5,76. Alero: 12,96. TOTAL: 36,00. UNIDAD ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE: UEI 9 CUARTOS TÉCNICOS Y TANQUE. CANTIDAD: 1. PISO: PRIMERO. ÁREAS: Celdas: 10,60. Celdas Estacionamiento: 10,90. Cuarto de Bombas: 18,01. Planta Eléctrica: 10,60. Transformador: 12,85. SÓTANO: Tanque de agua potable: 94,39. Tanque de agua potable: 92,23. TOTAL 249,58. TOTAL 313.65. AREA PRIMER PISO: 5.098,59. ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (ATC): 22.582,67. Se aprueba de acuerdo con los planos del Proyecto Diseñado por el Arquitecto NOEL LAVERDE JACQUES identificado con C.C. 79'947.824 de Bogotá, Matrícula Profesional No. A15302013-79947824, Diseño Estructural con sus respectivas Memorias de Cálculo del Ingeniero Civil JUAN JACOBO PINILLA RODRÍGUEZ identificado con C.C. 80'073.609 Matrícula Profesional No. 25202-142095, y Revisor Independiente de los Diseños Estructurales el Ingeniero Civil CAMILO ANDRÉS GOMEZ DUQUE, identificado con C.C. 80'793.837, Matricula Profesional No. 25202-226779 y el Estudio de Suelos del Ingeniero Civil ALFONSO URIBE SARDIÑA identificado con C.C. 79.154.597. Matricula Profesional 25202-20489. Parágrafo 1.- Los planos arquitectónicos y estructurales, memorias de cálculo y estudios geotécnicos y/o estudios de suelo, harán parte integral de la presente resolución. Parágrafo 2.- La presente licencia no implica autorización para ninguna clase de intervención en el espacio público. Parágrafo 3.- De conformidad con lo establecido en el numeral A.1.5 - Diseños, planos, memorias y estudios, del Reglamento Colombiano de terrazas y/o balcones: 1.632,80 Tipos de Vivienda: | Propuesta (M2): 5.062,10. CUADRO DE | Construcciones Sismo Resistentes NSR-10, la respon-

licencia de construcción tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de su ejecutoria del presente acto administrativo, plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por doce (12) meses, para lo cual la prórroga deberá ser solicitada hasta treinta (30) días hábiles antes del vencimiento de la respectiva licencia, para lo cual deberá radicarse con la documentación completa; la solicitud deberá acompañarse de la manifestación bajo la gravedad del juramento de la iniciación de obra por parte del urbanizador o constructor responsable. Igualmente, por una sola vez, podrá obtener la revalidación de la licencia vencida, siempre y cuando el proyecto mantenga las condiciones originales con que fue aprobado inicialmente, que no haya transcurrido un término mayor a dos (2) meses desde el vencimiento de la licencia que se pretende revalidar. Artículo 2.-AUTORIZAR para la intervención del terreno destinado a la construcción de piscinas a la Sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. con NIT 860.058.070-6, a través de su representante legal JULIANA MELENDEZ PELAEZ con C.C. 53.178.356, en calidad de FIDEICOMITENTE PROMOTOR INVERSIONISTA del FIDEICOMISO PROYECTO EL ESCOBAL - FIDUBOGOTÁ con NIT 830.055.897-7, para el proyecto USO RESIDENCIAL - VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP. denominado "BERMELLÓN", conforme al plano hidráulico, a la memoria descriptiva y manual de operaciones del Ingeniero Ambiental y Sanitario DANIEL NICOLAS ROZO MORALES, identificado con CC. 80.258.162 Y Matricula Profesional No. 25260-167012, y a la memoria de cálculo, diseñadas y presentadas por el Ingeniero Civil del Ingeniero Civil JUAN JACOBO PINILLA RODRÍGUEZ identificado con C.C. 80'073.609 Matricula Profesional No. 25202-142095, PISCINAS M3 PISCINAS: Índica de 0,40. Piscina Niños: 36,47. Piscina Adultos: 216,93, TOTAL 253,39, Playa depiscina: N/A. PISCINAS RES 1510 DE 2011 MINSALUD (Art, 23 y 25) PISCINAS. Piscina Niños: ESCAVACIÓN M3: 36,47. ĀREA M2:56,10. CARGA ESTABLECIDA: 25,50. Piscinas Adultos: 216,93. ESCAVACIÓN M3: 216,93. ÁREA M2: 131,47. CARGA ESTABLECIDA: 32,87. TOTAL: ESCAVACIÓN M3: 253,39. AREA M2: 187,57. CARGA ESTABLECIDA: 58,37. SERV SANITARIO: EXIGIDO. DUCHAS (1C/40): 1,5. INODORO H (1 C/40): 1,5. LAVAMANOS (1c/50):1,2. PROPUESTA: EXIGIDO. DUCHAS (1C/40): 2. INODORO H (1 C/40): 2. LAVAMANOS (1 c/50): 4. Parágrafo 1- De acuerdo con el parágrafo tercero, del artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015. La Aprobación de piscinas, tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses, improrrogables, contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente Acto Administrativo. Artículo 3.- El constructor responsable de la ejecución de las obras que trata la presente licencia serà el Arquitecto JAIME ANDRES CABRERA MORALES identificado con CC 79.951.238 y con Matrícula Profesional No. A25232001-79951238 quien deberá responder porque la obra se adelante de acuerdo con el proyecto arquitectónico aprobado y la construcción de la estructura se ejecute de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente "NSR-10" (Ley 400 de 1997 - Decreto Nacional 092 del 17 de enero de 2011). Adicionalmente y según lo señalado en el Art. 20 de la Ley 400 de 1997 y en el Art. A.10.1.6 del Decreto Nacional 092 del 17 de enero de 2011, NSR-10, la construcción de las obras motivo de la presente licencia, requerirá de Supervisión Técnica Calificada acorde con lo preceptuado en dichas normas. De conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Reglamento NSR-10, el supervisor técnico debe entregar, como culminación de sus labores, una copia de los planos record de la obra construida y del registro escrito mencionado en I.2.2.1 a la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra, al propietario y al constructor de la estructura y de los elementos no estructurales cubiertos por el Reglamento. El supervisor técnico debe conservar este registro escrito al menos por cinco años contados a partir de la terminación de la construcción y de su entrega al propietario y al constructor. Cuando se trate de edificaciones cubiertas por el régimen de copropiedad, el titular de la licencia, a nombre del cual se haya expedido la licencia de construcción, debe hacer entrega de una copia de los documentos de la supervisión técnica a la copropiedad Parágrafo 1.- Se previene para todos los efectos al constructor, de que atienda las disposiciones legales y reglamentarias de las autoridades ambientales que se requieran para ejecutar las actividades contenidas en el proyecto, por lo cual deberán tramitar las autorizaciones y demás similares requeridas para tal fin de ser necesario. Parágrafo 2.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del Decreto Nacional 1203 de 2017 (Parágrafo único Art. 2.2.6.1.1.15 Decreto Nacional 1077 de 2015), en caso que se desvincule el profesional que ejecuta la obra, éste deberá informarlo a la Curadora Urbana, quien de inmediato procederá a requerir al titular de la licencia para que informe de su reemplazo en un término máximo de 15 días hábiles. El profesional que se desvincule del proceso será responsable de las labores adelantadas bajo su gestión hasta tanto se designe uno nuevo. Parágrafo 3.- La obra autorizada debe contar con la instalación de los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 y sus decretos reglamentarios. Parágrafo 4.- De conformidad con lo establecido en

5. Total Viviendas Etapa 1: 40. Área terrazas y/o bal-

cones vivienda: 0,00. Area Viv. icluye terrazas y/o

balcones: 0,00. Área total Viv. por tipología NO incluye

### **Avisos Judiciales**

el numeral J.1.1.3. Del NSR-10, la responsabilidad del cumplimiento del Titulo J - Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones y el Titulo K - Otros requisitos complementarios, recae en el profesional que figura como constructor del proyecto para la solicitud de la licencia de construcción. Parágrafo 5.- Sin perjuicio de la competencia de la autoridad municipal, el Constructor Responsable y el titular de la presente licencia, deben dar cumplimiento a las obligaciones referentes al Sistema de Seguridad Social para con todos y cada uno de sus trabajadores de la construcción a su servicio al tenor de lo dispuesto en el Art. 25 del Decreto Nacional 1703 de 2002. Los trabajadores pondrán en conocimiento de la Curadora Urbana No. 2 de Ibagué cuando no se dé cumplimiento a este requisito quien informará de dicha circunstancia a la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de que inicie las investigaciones y aplique las sanciones a que haya lugar. Artículo 4.- El propietario de la edificación y el constructor responsable se comprometen mancomunadamente a ejecutar la obra de forma tal que se garantice tanto la salubridad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público, para lo cual adoptaran procedimientos que reúnan las condiciones de seguridad suficientes para evitar daños a terceros y proteger la integridad de los peatones o transeuntes, a construir y/o instalar las defensas y estructuras provisionales necesarias para la seguridad de los obreros, vehículos y propiedades vecinas. En el momento que se presenten situaciones de integridad, la administración municipal podrá suspender en forma indefinida la obra, hasta tanto se compruebe que se han tomado las medidas y acciones que minimicen la existencia de riesgo que atenten contra la integridad y seguridad de la comunidad. Articulo 5.- El titular de la presente licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de ella y responderá por los perjuicios causados a terceros con motivo de la ejecución de las obras (Art. 60 Decreto Nacional 2150 de 1995 y Art. 2.2.6.1.1.15 Decreto Nacional 1077 de 2015), tales como: a) Afiliar a todos los trabajadores que intervengan en la obra en la obra a desarrollar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en concordancia con lo establecido en el Decreto 2353 de diciembre 3 de 2015. b) Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público. c) Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vias locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente expida. d) Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente, e) Cumplir con el programa de maneio ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.f) Cuando se trate de licencias de construcción. solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente decreto. g) Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Titulo I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.h) Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión. i) Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia. j) Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Titulo I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. k) La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policia y Convivencia, Ley 1801 de 2016 0 la norma que la adicione, modifique o sustituya. I) Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación. m) Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes. n) Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. o) Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad. p) Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente. q) Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias. Parágrafo 1.- La certificación técnica de ocupación, que debe expedir el supervisor técnico independiente bajo la gravedad de juramento, una vez concluidas las obras aprobadas en las licencias de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, deberán protocolizarse mediante escritura pública, otorgada por el enajenador del predio, de conformidad con modifi-

cación parcial al reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10, efectuada mediante Decreto nacional No. 945 del 5 de junio de 2017. Dicha protocolización se inscribirá no solo en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios sobre los cuales se desarrolla la edificación, sino en todos aquellos de las unidades privadas resultantes de los proyectos que se sometan a régimen de propiedad horizontal o instrumento que permita generar nuevas unidades des de vivienda. Parágrafo 2.- El titular deberá construir los andenes continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes y deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes en seco y en mojado de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.3.4.1.1 y artículo 2.2.3.4.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, según corresponda Parágrafo Las hojas de las ventanas del primer piso, que colinden con andenes o sendas peatonales, no podrán abrir hacia afuera. Parágrafo 4.- El titular deberá realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señala el reglamento de construcción sismo resistente. Artículo 6. - Esta totalmente prohibidos ocupar en forma permanente los andenes y vías públicas con tierra, materiales de construcción, residuos, desechos, malezas, o con cualquier otro material, o arrojarlos en las cunetas, desagües o canales de sistemas de alcantarillado y en general sobre el espacio público, conducta por la cual serán sancionados por la autoridad competente con suspensión en forma inmediata e indefinida de la obra, con el único propósito de garantizar el uso, goce y disfrute del espacio público y solo se autorizara la continuación de los trabajos hasta tanto se haya obtenido su recuperación. Parágrafo. Ninguna constructora o persona que se encuentre adelantando construcción podrá dejar escombros y desechos en la calle o si no serán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley 1259 de 2008. Cuando con la ejecución del proyecto se cause daños a andenes, sardineles o vías públicas, el propietario deberá repararlos so pena de las sanciones legales. Artículo La violación a cualquiera de los enunciados de esta resolución por parte del propietario o el constructor del proyecto conllevarán a la aplicación de las sanciones consagradas en las Leyes 9 de 1989, 388 y 400 de 1997, 810 de 2003 y en el Decreto 33 de 1998; igualmente la presente autorización será suspendida y la obra sellada, por la entidad que ejerce el control urbano o autoridad competente, en el momento en que se compruebe que esta no se ajusta a las especificaciones y diseños de los planos aprobados y/o sellados o que incumpla cualquiera de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Municipal 1000 -0823 de 2014 y en la Normativa General de Usos del Suelo, Construcciones y Urbanizaciones, Acuerdo Municipal 009 de 2002. Parágrafo. - De conformidad con lo establecido en el Art, 6 de la Ley 1796 de julio 13 de 2016, reglamentado en la Sección A.13.1, Sección 1.1.2, Sección 1.2.1.2 del Decreto Nacional 0945 del 05 de junio de 2017 y con el numeral 1.4.3.8 del Titulo I de la NSR-10, una vez concluidas las obras de construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales de la edificación aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de las nuevas edificaciones, el supervisor técnico independiente debe expedir bajo la gravedad de juramento la Certificación Técnica de Ocupación de la respectiva obra, Artículo 8.- La presente licencia y los planos correspondientes deberán permanecer en la obra para que sean presentadas ante las autoridades competentes, cuando así lo soliciten. Artículo 9.- Para obtener el derecho a la prestación de los servicios públicos, el titular de la presente licencia deberá tramitar la aprobación de los planos correspondientes ante las empresas respectivas. Artículo 10- La violación a cualquiera de los enunciados de esta resolución por parte del propietario de la obra o del ejecutante del proyecto conflevara a la aplicación de las sanciones consagradas en la Ley 388 de 1997, en la Ley 400 de 1997 y en la Ley 1801 de 2016 Artículo 11.- La presente licencia no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos del predio ni la titularidad de su dominio ni las características de su posesión. Artículo 12.- El titular de la licencia está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centimetros, localizada en lugar visible desde la via pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centimetros por cincuenta (50) centimetros. El aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. Vigencia de la licencia.
 Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra. (Art. 2.2.6.1.4.9 Decreto Nacional 1077 de 2015. Artículo 13.- Contra la presente Resolución proceden los recursos señalados en el Art. 74 del C.P.A.C.A., tales como el de reposición ante el mismo Curador Urbano No. 2 y el de apelación para ante la Secretaria de Planeación Municipal de lbagué, dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la fecha de la publicación y notificación correspondiente. Artículo 14.- Para contabilizar los términos de ejecutoria del presente Acto Administrativo, el titular deberá publicar en un periódico de amplia circulación en el Municipio de Ibaqué, o en cualquier otro medio de comunicación hablado o escrito de acuerdo al Art. 73 de la Ley 1437 de 2011, la parte resolutiva de la presente resolución NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. Expedida en Ibagué, a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2024. SANDRA DEL PILAR

SEGUNDO AVISO. A LOS ACREEDORES El liquidador de lasociedad THE MONSTER GARAGE CARS S.A.S., identificada con Nit. 901.561.730-3 en LIQUIDACIÓN, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 232 del Código de Comercio, AVISA: Que el máximo órgano social de la sociedad THE

PARDO SUAREZ. Curadora Urbana No. 2 de Ibagué

MONSTER GARAGE CARS S.A.S, mediante acta No. 02 de fecha 24 de junio del 2024, decreto la disolución y liquidación de la sociedad mencionada, la cual fue debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 04 de julio de 2024. En atención a lo anterior se solicita a los acreedores, se abstengan de efectuar consignaciones o giros a las cuentas de la sociedad THE MONSTER GARAGE CARS S.A.S, por cuanto la misma se encuentra en estado de liquidación. Liliana Sabogal Arévalo. Liquidador. H5

### **Emplazatorios**

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO. CENTRO DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS - JUZGADOS DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTA Calle 31 # 6 - 20, Piso 9º Teléfonos: 3381035 cserjesextdombt@cendoj. ramajudicial, gov.co EDICTO EMPLAZATORIO De conformidad con el Art. 140 Ley 1708 de 2014 se CITA Y EMPLAZA A: LUCIA PARRA ROJAS, LOS HEREDEROS, LOS TITULARES DE DERECHOS, ACREEDORES, LOS TERCEROS E INDETERMINADOS, para que comparezcan a este Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados del Circuito Especializados en Extinción de Dominio de Bogotá, para hacer valer sus derechos dentro del proceso No. 2024-162-5, a cargo del Juzgado Quinto del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, que mediante auto de 2 de julio de 2024 se avocó el conocimiento del proceso de extinción de dominio, en cuyo trámite se encuentran involucrados bienes que pertenecen o tienen algún derecho los antes emplazados, estos son: 1) Inmueble con F.M.I. 296-66040 Ubicación Calle 34N 10B-1 Conjunto "Quintas del Norte" PH, Manzana B. Predio 3 Santa Rosa de Cabal - Risaralda. 2) Inmueble con FMI 296-66044 Ubicación Calle 34N10B-1 Conjunto "Quintas del Norte" PH, Manzana B. Predio 7 Santa Rosa de Cabal – Risaralda. 3) Inmueble con F.M.I. 296-68687, Ubicación Calle 34N 10B-1 Conjunto "Quintas del Norte" PH, Manzana F. Predio 6 Santa Rosa de Cabal - Risaralda. 4) Inmueble con F.M.I. 50S-40743818 Ubicación Carrera 45 No. 59A - 56 sur Bogotá. 5) SOCIEDADES Identificación COMERCIAL FAMILIA PARRA SAS NIT 901432262 5 Ubicación Carrera 45 No. 59A - 56 Sur Bogotá. 6) VEHÍCULO Identificación CAMIONETA GKX-307 Ubicación Secretaria de Tránsito de Bogotá. CONSTANCIA DE FLJACIÓN: Para los efectos del Art. 140 de la Ley 1708 de 2014, se fija el presente EDICTO y se expide copia para su publicación en la página web de la Fiscalía General de la Nación, en la página web de la Rama Judicial, para su difusión en una radiodifusora o cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentre el bien. Si el emplazado o los emplazados no se presentan dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del Ministerio Público. POR LO TANTO, SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EL 31 DE JULIO. DE2024YSEDESFIJA EL DÍA 6DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, SIENDO LAS CINCO (5:00 P.M.) DE LA TARDE MAURICIO ESCOBAR MARTÍNEZ Oficial Mayor, H15 TUNJA. - República de Colombia Rama Judicial del

Poder Público - Circulo Judicial de Moniquirá - Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Moniguirá, Boyacá, treinta (30) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024) - EDICTO EMPLAZATORIO La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Moniquirá, Boyacá, con Función de Control de Garantías, en cumplimiento a la orden dada en la audiencia preliminar de declaratoria de perwwsona ausente que se llevó a cabo el día 30 de mayo del 2024, dentro del Código Unico de Investigación 15469 61 03189 2009 80044 - EMPLAZA - Angela Marcela Rojas Forero, identificada con cédula de ciudadania No. 23.782.519 de Moniguirá, Boyacá, nacida el 31/03/1978; hija de María Elisa Forero y Roseberg Rojas. Y a Leydi Marcela Leguizamón Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía No.23.783.707 de Moniguirá, Boyacá, nacida el 06/11/1982 en Moniquirá, Boyacá. El presente se fija por el término de cinco (5) días hábiles en el portal de la página web de la Rama Judicial. Para ser consultado, deberá seguirse la ruta: https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/c/document\_library/get\_ file?uuid=af c0bae2- 28e0-0046- bfe8-6c086b3 61219& groupId= 6098902. El Edicto se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local, en cuyo caso el Juez competente declarará persona ausente al referido indiciado y se le designará Abogado (a) Defensor (a) adscrito (a) al Sistema Nacional de Defensoria Pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el (la) cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Copia de este edicto será enviada a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja, entidad que realizará la publicación en prensa y radio. Se fija hoy jueves treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) siendo las cinco (5:00 p.m.) de la tarde en el portal web de la Rama Judicial, micrositio de este Juzgado, y en la Secretaría del Despacho, se desfijará el viernes (7) de junio del año dos mil veinticuatro (2024) a las tres (3:00 p.m.) de la tarde. MAGALY VALDERRAMA CAÑIAALEZ. Secretaria. H2

### Notarias

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA -TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada de la Causante TERESA CARDENAS VALENCIA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 28.741.823, quien falleció en el municipio de Manizales (Caldas), el día primero (OT) de abril de dos mil veintiuno (2.021), aceptado el trámite en esta Notaría según Acta número ciento veintitrés (123), de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy primero (01) de agosto del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Unico, EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO UNICO DEL

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL, EDICTO, EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL, EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante MARGARITA TABACO PIDIACHE, quien se identificaba con la cedula No. 23.832.162 de Yopal (Casanare), quien falleció en YOPAL CASANARE. el día 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018, cuyo último domicilio fue la ciudad de YOPAL CASANARE, donde tenía el asiento principal de sus negocios. - Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 066/ de fecha

ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) diashábiles. El presente EDICTO se publica hoy:

ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO. Notario Único de Aguazul. (Hay firma y sello). H6

#### NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL. EMPLAZA: A todas

las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante GENARO LOPEZ, quien se identificabacon la cedula No.1.124.728 de Pajarito, quien falleció en YOPAL CASANARE, el día 12 DE AGOSTO DE 2011, cuyo último domicilio fue la ciudad de YOPAL - CASANARE, donde tenia el asiento principal de sus negocios, - Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 067 / de se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988. ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente EDICTO se publica ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO. Notario Unico de Aguazul. (Hay firma y sello). H7

NOTARÍA ÚNICA TAURAMENA 24. EDICTO No. VEINTICUATRO (24) 25/ Junio/ 2024. EL NOTARIO UNICO DE TAURAMENA, CASANARE. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación del RUFINO CUBIDES GUTIERREZ (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No 1.086.737, falleció el día el 21 de noviembre de 2022., que tenían como último domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de Tauramena - Casanare. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. Veinticuatro (24) de fecha 25 de junio de 2024, se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora de alta audiencia en esta localidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo tercero (3o.) del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la notaria por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija a los 25 días del mes de Junio del año 2024 a las 08:00 am. NOTA DE DESFLIACION: El presente EDICTO fue desfiiado hov después de haber permanecido fijado durante diez (10) días hábiles, en la Secretaria de este Despacho. DIEGO CAICEDO LARA. NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TAURAMENA - CASANARE. (Hay firma y sello). H4

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro. Notaria Única De Garagoa (Boyacá), ACTA No. 76-EDICTO, EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) ROBERTO ANTONIO PARRA ARIAS C.C. SIN DATOS, quien(es) falleció (eron) en GARAGOA, el (los) dia(s) VEINTIDOS (22) DE MAYO de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (1979), para la cual presento la solicitud el día DIECINUEVE (19) DE JULIO DE DOSMIL VEINTICUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, VEINTIDOS (22) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO, El presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy VEINTIDOS (22) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m. hoy DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. Elaboro: Edgar Martinez, (Hay firma y sello), H10

REPUBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De

Notariado Y Registro. Notaría Unica De Garagoa (Boyacá), ACTA No. 77-EDICTO, EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) JOSE NATIVIDAD CASTAÑEDA NOVOA C.C. 1.101.574, quien (es) falleció(eron) en PACHAVITA, el(los) dia(s) TREINTA (30) DE DICIEMBRE de DOS MIL CINCO (2005), ANA LUCIA TORRES DE CASTAÑEDA C.C. SIN DATOS, quien(es) falleció(eron) en PACHAVITA, el(los) día(s) VEINTITRES (23) DE SEPTIEMBRE de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1955) para la cual presento la solicitud el día VEINTITRES (23) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, VEINTITRES (23) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), EL NOTARIO. El presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. EI presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m. hoy SEIS (06) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), EL NOTARIO, Elaboro: Edgar Martinez, (Hay

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro, Notaría Única De Garagoa (Boyacá), ACTA No. 78 - EDICTO, EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) MATEO CASTAÑEDA C.C. SIN DATOS, quien(es) falleció(eron) en PACHAVITA, el(los) dia(s) VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS (1952), para la cual presento la solicitud el día VEINTITRES (23) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, VEINTITRES (23) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), EL NOTARIO. El presente edictose fija siendo las 08:00 am., hoy VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se desfija siendo las 06:00 pm. hoy SEIS (06) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. Elaboro: Edgar Martinez, (Hay firma y sello). H12

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro, Notaria Unica De Garagoa (Boyacá), ACTA No. 80 - EDICTO, EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE GARAGOA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante(s) JOSE ESPIRITU MARTINEZ LEGUIZAMON C.C.1,280,797, quien(es) falleció(eron) en GARAGOA, el(los) día(s) DOCE (12) DE AGOSTO deMILNOVECIENTOS SETENTA Y DOS (1972), para la cual presento la solicitud el día VEINTISEIS (26) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º, del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto sefijasiendo las 08:00 a.m., hoy TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. EI presente edicto se desfija siendo las 06:00 pm. hoy DOCE (12) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. Elaboró: Edgar Martinez. (Hay firma y sello). HT1

**EL ESPECTADOR** 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE JUNIN. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EDICTO, LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE JUNIN CUNDINAMARCA, CITA Y EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir. dentro de los diez (10) dial hábiles siguientes a la publicación del presente Edicto. en el Trámite Notarial de la Sucesión Intestada de la señora DORA ESTELA JIMÉNEZ MORENO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 35.489.787 expedida en Usme, y falleció el día doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023) en la ciudad de Bogotá D.C., quien tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio de Junín Cundinamarca. El trámite fue admitido mediante Acta número dieciocho (18) de fecha julio do ce (12) de dos mil veinticuatro (2024). Se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en la Radiodifusora local Junin estéreo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988 con sus respectivas modificaciones realizadas por los artículos 3" y 4" del Decreto 1.729 de 1.989. Se fija el presente Edicto en lugar público de la Secretaria de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles, hoy quince (15) de julio de dos mil veinticuatro (2024) a las ocho dela mañana (8:00 A.M.), y se expiden copias para su publicación en la forma prevista en el articulo 108 del Código de General del Proceso. CARLOS ARIEL RUÍZ MARTÍNEZ. NOTARIO ÚNICO DE CIRCULO DE JUNÍN. CUNDINAMARCA, (Hay firma y sello), H1

### **Avisos de Ley**

#### AVISO ACCIONISTAS AUSENTES INGENIERÍA GESTIÓN DEL TERRITORIO S.A.S. NIT. 900.105.076-6.

Se notifica a los accionistas de INGENIERÍA GESTIÓN DEL TERRITORIO S.A.S. que ha sido aprobada la cuenta final de la liquidación y se procederá a la entrega de los remanentes a los accionistas. El liquidador de la sociedad hace un llamado a los accionistas ausentes para que se presenten a recibir lo que les corresponde. Art 249 C.Co. Para información: Teléfono 310 801 7493 o mail egarcía@antioquiagold.com Atentamente, DIEGO ANDRÉS LASSO Liquidador

### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Yo, **Gladys Rendón Jaramillo**, identificada con C.C. 29.831.945, notifico al público en general que solicito la cancelación y reposición del CDT expedido por el BANCO DE BOGOTÁ oficina 588-Sevilla, el cual se encuentra en estado de EXTRAVÍO. Características del CDT: No. de CDT: 0092566819; Valor \$ 37'000,000.00 COP; Fecha de vencimiento: 17 de febrero de 2022; Dirección del banco de Bogotá en Sevilla: Calle 50 No. 48-39, en esta dirección se reciben notificaciones.



JARDINES DEL RECUERDO GRUPO RECORDAR

Convoca a los familiares de los difuntos inhumados en lotes de arriendo, entre las fechas de Agosto de 2020 y años anteriores, a acercarse a sus oficinas administrativas a efectos de realizar el traslado de los restos óseos a osarios o cenizarios, dando Cumplimiento a lo señalado en la Resolución 5194 de 2010 en el artículo 24 "Exhumación por iniciativa de la administración del cementerio. Sitranscurridos quince días contados a partir del cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia, los deudos no se presentan a confirmar la fecha de la exhumación delcadáver o los restos óseos, la administración del cementerio procederá a realizarla. Teniendo en cuenta la capacidad del cementerio, los restos se trasfadaran al osario común o se cremarán colocando las cenizas en una urna o espacio común. En losdos casos, tanto los restos óseos como las cenizas deberán quedar debidamente identificados". Para más información por favor acercarse en el menor tiempo posible a nuestras oficinas para programar la exhumación. Dirección CARRERA 13 54-80, comunicarse al teléfono (601) 7484000.

### EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

Bimbo de Colombia S.A. NIT 830002366, se permite avisar que la señora ALQUERQUE SUAREZ EMPERATRIZ, quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 45552894, trabajador de la compañía, falleció el día 11 de Julio de 2024.

En este sentido y en atención a lo normado en el art. 212 del CST, rogamos a las personas que se crean con derecho -beneficiarios- a reclamar la liquidación final de prestaciones sociales y demás acreencias laborales adeudadas a la señora ALQUERQUE SUAREZ EMPERATRIZ, acercarse a las instalaciones de la compañía ubicada en la dirección parque Kilómetro 1 Vía Turbaco parque industrial Ternera #2 bodegas D8 y D9, departamento de Atlántico, de lunes a viernes entre las 7:30am - 5:30p.m., y acrediten la condición en la que se presentan. De igual forma, podrán remitirse los documentos que acreditan su condición de beneficiario a través del correo electrónico: notificacionesjudicialescolombia@grupobimbo.com



### PRIMER AVISO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR AVISA

Que el señor MARCO TULIO GARCIA RUIZ (Q.E.P.D), identificado con la cédula de ciudadanía número 466.474, quien percibía una pensión de carácter compartida con la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, falleció el día 28 de mayo de 2024.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969 y demás disposiciones concordantes, se publica el presente aviso con el fin que quienes crean tener igual o mejor derecho ante esta Corporación, se presenten en la Avenida Esperanza No. 62-49 piso 6, Oficina de Talento Humano, Bogotá D.C., dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del segundo aviso.

CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA, H2

COLOMBIA, EL PAÍS DONDE NUNCA HAY DINERO PARA NADA, PERO SE ROBA A MANOS LLENAS

# Unchatcon...

### Yolanda Ruiz, periodista

## La menopausia ya no es un tabú

La periodista dio detalles sobre el nuevo pódcast Menopáusicas ; y qué!, que lanzó recientemente con su compañera María Elvira Samper. Ruiz habló de su experiencia y el impacto que ha tenido este trabajo, y reflexionó sobre su trayectoria profesional.



Desde 2010 y durante 12 años, María Elvira Samper y Yolanda Ruíz trabajaron juntas en RCN Radio./ Greace Vanegas de Menopáusicas jy qué!



DIANA CAMILA **ESLAVA** 

deslava@elespectador.com CamilaEslava

Comencemos hablando de su nuevo pódcast "Menopáusicas iy qué!". ¿De qué se trata?

Menopáusicas y qué es un proyecto que quiere quitar el velo sobre un tema que se ha considerado tabú, que es la menopausia y el proceso de envejecimiento de las mujeres. Queremos hablar del montón de proyectos que las mujeres tenemos en esta etapa y quitarle la mala carga para decir: sí, menopáusicas, ¿y qué?

En el programa se nota mucha complicidad entre María Elvira Samper y usted, ¿en dónde nació esa amistad?

Nos conocimos por el año 2010 para trabajar en RCN. A partir de ahí se generó una relación de trabajo. Para mí, María Elvira y Rodrigo eran una especie de asesores permanentes, como los sabios de la tribu, aquellos a los que acudía para tener orientación y demás. Yo erala directora, pero María Elvira\*

nos enseñaba siempre a todos, además, nació una amistad absolutamente hermosa que va más allá del trabajo. Y eso me encanta.

¿Cómo ha sido la experiencia de volver a grabar y del recibimiento que ha tenido esta conversación que a veces es tan difícil para algunas personas?

Para mí primero está la felicidad de volver a trabajar juntas, que era como un pendiente. Luego está la posibilidad de aprender algo nuevo. Yo creo que el periodismo se puede hacer en cualquier formato y que hoy hay que estar en el escenario digital. Al encontrar este espacio, me parece que podemos abrir la puerta a unos temas distintos. De modo que ha sido muy positivo y la respuesta de la gente ha sido impresionante. Honestamente, estoy sorprendida porque sabíamos que estábamos apostando a un proyecto interesante que le podía llegar a mucha gente, pero no me imaginé que a este nivel. Muchas mujeres menopáusicas han reaccionado, pero también muchas mujeres y hombres jóvenes. Es una conversación que teníamos pendiente, pero, por fortuna, la logramos abrir.

¿Cuáles cree que han sido los momentos más significativos de su carrera periodística?

mis prácticas en RCN Radio. Fue la primera vez que me enfrenté a un medio de comunicación real y me sentí completamente desbordada. Pensé que quizá me había equivocado de carrera y recuerdo que lloré mucho. Además, coincidió con mi embarazo, lo que lo hizo aún más complicado. Sin embargo, esa experiencia fue muy formativa y me marcó. Otro hito importante fue mi paso por la revista Cromos, donde me nombraron jefa de Redacción siendo muy joven. Fue un reto significativo y también un gran aprendizaje. Cada momento en el que uno aprende algo nuevo es valiosísimo. Cada etapa ha traído sus desafíos y aprendizajes, y esta también los tiene.

### ¿Qué es lo que más ama de esta profesión y lo que menos le gusta?

Lo que más me gusta del periodismo es que es un trabajo que cambia todos los días y la posibilidad de estar en la primera línea de los acontecimientos. Todos los días hay un reto diferente. Hay que aprender de economía, política, medio ambiente, de todos los temas, y a mí me encanta aprender y me encanta tener el cerebro funcionando. Entonces, el periodismo es variado y distinto, además de que nos pone a mirar los Uno de los momentos difíciles fue durante hechos desde un lugar privilegiado, porque

nos podemos meter en los procesos, hablar con los protagonistas. Todo eso es apasionante. Lo que tal vez no me gusta es que el periodismo absorbe mucho tiempo: a veces no nos damos cuenta hasta dónde perdemos espacios de vida personal, de crecimiento, de descanso y de familia.

### ¿Cuál cree que ha sido el mayor avance que ha tenido el periodismo para las mujeres durante su trayectoria?

Creo que el periodismo es uno de los sectores que se ha abierto más rápidamente a la participación de las mujeres, aunque con dificultades. La discriminación salarial sigue siendo un problema significativo, y yo misma la he experimentado. El periodismo ha visto un aumento en la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad, como editoras, jefas de redacción y reporteras. Sin embargo, también debemos mencionar problemas como el acoso, tanto por parte de fuentes como de jefes. Este tema aún no se ha debatido con amplitud. Además, el matoneo y la agresividad en el sector, que afectan a periodistas de ambos géneros, son problemas que también enfrentamos. Hay mucho por avanzar.

Lea la entrevista completa en la página web de El